

# **TESORO**

"No pude marchar por estar convaleciente, pero estuve allí, en cada estudiante, en cada hombre y mujer que lo hizo en defensa de la educación pública de la Argentina. El tesoro más grande de un país está en peligro y hay que luchar para no perderlo. La educación es la madre de todo crecimiento humano, tratar de postergarla es atentar contra la vida misma. Me enorgullece ser parte del colectivo que lucha para evitarlo". La adhesión del cantautor Victor Heredia a la movilización educativa.





Cúneo Libarona presentó como propia una denuncia de Horacio Pietragalla: la sobreactuación de Villarruel

# Una fake news para no indemnizar a las víctimas

Por Luciana Bertoia P/11

40

La invención del éxito, por Irene Vallejo

Hoy se estrena el documental de Claudio Sautu Historia de una Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora sobre la vida de Taty Almeida P/34/35

"Una fuerza admirable"

La marcha en defensa de la universidad pública desbordó las calles y avenidas porteñas y se transformó en un hito de rechazo al ajuste libertario. Encabezados por docentes y estudiantes, cerca de un millón de personas en todo el país hizo naufragar el operativo represivo con el que amenazó el Gobierno P/2 a 9

# GUANDU DIGU FUTURU



### Por Karina Micheletto

Superó todas las expectativas y las proyecciones de los organizadores, desbordó todas las calles desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Fue festivo, heterogéneo, transversal. Atravesó generaciones, pertenencias sociales y partidarias. Reveló -ya se sabía, pero ayer fue reafirmado con tal contundencia que elevó esta certeza al orden de manifiesto- que la educación pública es un valor identitario fundante para la sociedad argentina, irrenunciable. El estudiantazo del 23 de abril movilizó a una multitud que los organizadores estimaron en 800 mil personas, y que llegó al millón de manifestantes contabilizando las marchas en las principales ciudades del país, también con convocatorias record (ver páginas 6 y 7). Se transformó así en un gran hito político de resistencia a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, protagonizado por una porción tan importante de la ciudadanía que

En línea con las camisetas de la Aelección Argentina la idea de "orgullo" apareció como una consigna marcada en la jornada.

no deja margen para las descalificaciones habituales. Que hasta cortó de cuajo la avidez represiva de la ministra Patricia Bullrich, que temprano por la tarde sacó las filas y vehículos policiaLa Marcha Federal Universitaria reunió a un millón de personas en todo el país

# Como un mundial por la educación pública

Los organizadores estiman 800 mil manifestantes en la Plaza de Mayo y el Congreso, que obligaron a replegar cualquier "operativo antipiquetes" y marcaron un hito de resistencia en la era Milei.



Una única bandera: la defensa de la universidad pública.

Leandro Teysseire

les a exhibirse amenazantes, para pronto replegar ante los ríos de gente que comenzaban a lle-

"Defendemos el acceso a la educación superior pública como

un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en

el aporte diferencial y sustantivo de la producción científica", decía el documento que leyó en el acto central la cordobesa Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria

Argentina (FUA). "Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla".

También Taty Almeida sumó su voz en las definiciones: "Estoy en nombre de todas las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la mesa de organismos de derechos humanos. Pero no solo estoy como madre, también como docente, porque yo también caí en la escuela pública. Hay que defender la enseñanza pública, las universidades, porque es uno de los derechos humanos el derecho a la educación", señaló. Y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: "La universidad pública, libre y gratuita es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo. Y no vamos a renunciar a ella". Y representantes de todos los gremios docentes de todo el país.

Los referentes que participaron o se expresaron en redes Los apoyos de famosos

Varios referentes de la cultura y celebridades participaron de la marcha federal universitaria o se manifestaron a favor de ella. El actor Juan Minujín compartió una publicación del Colectivo de Cine en defensa de la universidad pública y aseguró: "Yo voy". Horas más tarde, subió una foto en la manifestación. La escritora y guionista Claudia Piñeiro también se sumó a la movilización junto a amigos y compañeros, entre ellos, la actriz Laura Novoa. La actriz Nancy Dupláa se encontró con colegas y amigos como Andrea Pietra, con quienes caminó hacia la Plaza de Mayo antes del acto central.

Dalma Maradona, licenciada en Actuación de la Universidad Nacional las Artes, escribió en Instagram: "Para los

curiosos que me preguntan si alguna vez pisé una universidad pública para opinar como opino, le cuento que no sólo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí". Y agregó: "Igual, no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte". La actriz y guionista Malena Pichot también reflexionó sobre su carrera a pesar de no poder concurrir a la marcha: "No me pude recibir, pero todo mi trabajo se lo debo a la facultad de Filosofía y Letras, sin lugar a dudas".

una exitosa conductora, es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Aprovechó su programa de radio para destacar la importancia y las herramientas que brinda el estudio para conseguir un futuro superador. "Yo, a los cinco, seis, siete años, tomaba el colectivo 306 con mi mamá en el Camino de Cintura, en la parrilla 'El Palito'. Y yo le decía: 'Má, ¿a dónde van esos chicos?". 'A la facultad', me decía mi mamá. '¿Y yo algún día voy a ir a la facultad?". 'Sí, todos van a la facultad', me decía ella", recordó la actriz. "Entonces, la universidad públi-Lizy Tagliani, además de ser ca, sobre todo la de Lomas de Za-

mora, es la facultad de todos los 'Luisitos' que alguna vez soñaron con ir a esa universidad, después de laburar de policía o de mucama, como mi prima. Es la posibilidad que tenemos", opinó emocionada.

Ricardo Darín, Víctor Heredia, Charly García, Lali Espósito, Iván Noble y otras figuras destacadas sumaron su apoyo compartiendo la imagen viral diseñada por la ilustradora Pilar Veig, conocida como "Pilar Dibujito", que representa a todas las universidades públicas, y que también se vio en muchos carteles en la marcha. Otra de las que apoyó la marcha fue Nacha Guevara,

quien publicó un video afirmando: "A la marcha, por la UBA, con un libro", y con un ejemplar de la Constitución Nacional en la mano.

La actriz Julieta Zylberberg recordó su paso por el colegio Carlos Pellegrini y expresó su "enorme preocupación por el desfinanciamiento de la educación pública, de nuestra universidad pública". Julieta Díaz posteó fotos de su paso por el colegio Juan De Garay en San Telmo y la secundaria República del Líbano en Barracas. "Gracias a la Educación Pública por tanto", escribió. Gustavo Santaolalla fue otra de las figuras que ratificó su apoyo en reclamo de un mayor presupuesto y de mejores salarios para los docentes: "Por una universidad libre, laica y gratuita", resumió.



Festiva y celebratoria del encuentro, la marcha tuvo el brillo de la juventud.

Leandro Teysseire

### Imaginación al poder

Los mismos conceptos aparecieron estampados como estandartes de la marcha en cientos y cientos, miles de carteles caseros, pegatinas artísticas en las paredes, y hasta remeras estampadas a mano o intervenciones con formas de sombrero, de careta, de títtere. "Que el privilegio no te nuble la empatía". "Rebelate y educate". "Más plata para educar, no para reprimir". "Más Télam, Menos Twitter". "Jamoncito, te vamo a fetear". "No nos querés libres, nos querés ignorantes". "Viva la educación, carajo". "Milei, date cuenta, Conan está muerto y la universidad pública más viva que nunca". Y en un pañuelo blanco: "Los lápices siguen escribiendo".

bién los títulos y autores de los co infantil, prohibido por la dic- que Favaloro". libros elegidos, levantados aquí y allá mientras la multitud avanzaba. Fue una consigna de la marcha: alzar un libro como señal potente para el reclamo. Detrás de muchos podían leerse historias de vida, recorridos personales. Textos de cursada, algunos marcados con posticks. Muchos sobre educación, ciencias políticas, sociología. Varios Nunca Más. Muchas Constituciones. De Marx y Engels. De Lacan o de Freud. La razón de mi vida; Doctrina revolucionaria, de Juan Domingo Perón. De María Teresa Andruetto, Paul Auster, Mariana Enriquez. De Rodolfo Walsh. Las venas abiertas de Eduardo Galeano; El pueblo que

tadura militar. 1984, de Orwell. También se vio El loco, la biografía no oficial de quien se convirtió en presidente de la Nación.

En línea con las camisetas de la selección argentina -se vieron muchas, también banderas-, la idea de "orgullo" apareció como otra consigna marcada en la jornada. "Orgullo UBA", "Orgullo UNLa", "Orgullo FADU", se leyó en muchos carteles, remeras, pins. "Orgullosa de ser primera generación universitaria". "Gracias UNLa, voy a ser la primera licenciada de mi familia". También aparecieron repetidos de diversas maneras nombres como el de René Favaloro o el de César

Junto a los memes y las frases no quería ser gris, de Ayax Barnes Milstein: "Tengo el honor de rede los carteles, hablaron tam- y Beatriz Doumerc, hoy un clási- cibirme en la misma universidad

### Luche como un estudiante

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los que prticipó de la marcha, junto a intendentes y funcionarios bonaerenses (ver Buenos Aires 12) y se sumó a la arenga de cantitos: "Universidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode". Se fundió en un emocionado abrazo con Tati Almeida. "Esta es la lucha de las y los universitarios, pero refleja toda una cultura de nuestro país: estamos en defensa del instrumento que nos permitió soñar con un futuro mejor", advirtió. Entre las columnas que avanzaron primero por Avenida de Mayo para ingresar en la plaza se vio a la del 04 Frente Renovador, muy nutrida y con revuelo de micrófonos y pedidos de selfies alrededor de Sergio Massa. Detrás avanzaba la columna de la Juventud Sindical, la de la CGT -y en su bandera Pablo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuñay las de diferentes gremios: Unión Ferroviaria, Aeronavegantes, el Suterh con su titular, Víctor Santa María. Enseguida, todos los gremios docentes. Bastantes cuadras más atrás marchaban las columnas universitarias y de secundarios, nuclados con la CEB (Coordinadora de Estudiantes de Base). Cerca se vio a las y los estudiantes de la Uade, la universidad privada que saltó a la agenda pública por anunciar

"Hoy no solo estoy como madre, también como docente, porque yo también caí en la escuela pública".

### Taty Almeida

que acompañarían el reclamo por la universidad pública. "Algún día a esto alguien lo va a estudiar. Porque chicas, no creen que esto va a quedar en los libros de historia? ¡Y la Spighich a alguien se lo va a tomar!". El balance entre carcajadas, con broma interna de profesora también histórica, de un grupo de chicas de secundaria, contenía descripciones precisas y asombros compartidos. Venían de militar la marcha también el día anterior en su colegio, con "ruidazos", "jornadas", actividades a las que también se sumaron sus profesores. Así como en distintas universidades hubo vigilias y actividades especiales para esperar esta marcha. Que culminó con un video viral y un pedido por redes: "Mire Presidente. Porque lo ve todo el mundo. Salga de Twitter. Mire cómo defendemos nuestra educación".

#### Cristina Kirchner

# Desde el balcón del Patria

a expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se asomó al balcón del Instituto Patria con un buzo de la Universidad Nacional de La Plata -donde cursó sus estudios en Derecho-en apoyo a la Marcha Federal Universitaria. Luego, en su cuenta de TikTok publicó otro video en el que se relata la historia del buzo: se trata de un emprendimiento de dos estudiantes universitarias que diseñan prendas con logos de casas de estudios del país. CFK recibió a las diseñadoras en el Instituto Patria y destacó la importancia del nivel superior de educación como eje de la movilidad ascendente. Recordando que en sus gobiernos "revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa", pidió "educación pública para la igualdad de oportunidades".



"Universidad de los trabajadores", se cantó.

Guadalupe Lombardo

"Si no hubiera sido por la universidad pública, mi futuro hubiera sido otro", dice Belén Grosso, de 48 años. Nació en un pueblo del interior de la provincia de Córdoba y, con esfuerzo, sus padres le pagaron una pieza con otras compañeras para poder estudiar. Belén es la primera generación de universitarios de su familia. Sus padres apenas terminaron el primario. Cuando ella decidió estudiar le dijeron que elija lo que quiera, y que estudie también por ellos.

"La universidad me dio los mejores años de mi vida", afirma sobre su paso por la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Por detrás la abraza su hijo Ignacio, de 12 años, a quien, de grande, le gustaría estudiar programación o robótica. "Para mí la universidad pública es muy importante para el futuro de los jóvenes. Hay muchas mentes brillantes que sin ella no podrían seguir adelante", comenta el chico.

"Esto es una cuestión de soberanía, porque las universidades públicas son un patrimonio nacional", expresa Marta, quien en su momento pasó por la carrera de Sociología y hoy hace un curso de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Vino a la marcha con sus amigas del centro de jubilados Mil Flores, un grupo de señoras muy coquetas a las que les gusta conversar de política. Marta va a cumplir 78 años el mes que viene: "Vine a buscar una esperanza", afirma.

Silvia Quiroga viene marchando con un libro en la mano. Desde el jardín de infantes que fue estudiante de la enseñanza pública, pasando por el Pellegrini y la carrera de Economía de la UBA. Sus estudios se interrumpieron cuando decidió dejar el

Las voces de la calle en defensa de la educación pública

# "Poder estudiar es justicia social"

El Congreso y la Plaza fueron el punto de encuentro de docentes y estudiantes. Los carteles, los libros y los cantos contra Milei.



Hubo muchos carteles en defensa de las universidades.

Guadalupe Lombardo

cientemente despedida del Inadi. "Esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar es terrible. Lo que están haciendo no da para más", dice preocupada aunque también

"Vine en honor y en agradecimiento a lo que yo soy gracias a la UBA", dijo Silvia,

que marchó con libro en mano.

país en la dictadura. "Vine en honor y en agradecimiento a lo que yo soy", dice y cuenta que viene también por sus dos hijas, una trabajadora social y la otra casi psicopedagoga, y por sus nietos que estudian historia y teatro. "Tengo 73 años. Podría quedarme en mi casa, pero no, tengo motivos por qué luchar, además de mi país que lo amo".

Junto a ella vino Verónica, de 68 años, uruguaya que lleva 50 años en la Argentina. Tiene un bastón en la mano por sus problemas en las lumbares y el ciático, y aún así, vino a marchar, entre otras cosas, por su hija, abogada y profesora en la UBA y reestá invadida por la emoción de ver la cantidad de gente que marcha hoy.

De la mano por Callao vienen Tatiana, de 66, y Carlos, de 59. Ella trajo el libro Leyendas indígenas de la Argentina y él una edición vieja de No habrá más penas ni olvido. Ambos son estudiantes de la UBA que retomaron sus carreras luego de un tiempo.

Maximiliano, profesor de Historia de las Ciencias Sociales, lleva con él el libro "Cristina Fernández de Kirchner, profundamente argentina". "Con ella y gracias a ella pudimos tener una universidad por provincia, algo que generó igualdad. Cristina

también representa el financiamiento educativo, la ampliación leyes que nos protegen a los docentes secundarios. Y representa, sobre todas las cosas, el valor de la universidad pública, gratuita y para todos, todas y todes".

Junto a un amigo de la facultad, Henry, de 19 años, vino a la marcha con un libro con el que estudia en la carrera de Ciencias y Tecnología de Alimentos en la UBA. Hizo primario y secundario públicos. "Vine en defensa de la educación pública, pero también por una necesidad de marchar desde que Milei asumió como presidente", dice. Su mamá estudió Comunicación Social y es la primera generación de universitarios de su familia. "Es importante estar acá porque desde chico ella me inculcó formar parte de estos movimientos".

Aunque vive en Brasil, Soledad no se quiso perder la marcha, a la que llegó con un ejemplar de Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. "Soy psicóloga, me formé en la UBA. Traje a Freire para representar la educación de jóvenes y adultos porque trabajé en docencia en ese nivel", cuenta.

En este contexto, todos los libros se resignifican. Algo de eso intuye Julia, que lleva un ejemplar de Historia universal de la in-

famia, de Borges, con ella. "Yo

no fui a la universidad pero mi hijo sí. Él es sociólogo. Nosotros somos terciarios y tener un hijo recibido en la UBA es un orgullo. Traje este libro porque es lo máximo de la literatura argentina v, además, lo tenía a mano. Lo leí hace mucho y ahora lo estoy releyendo, porque Borges no es fácil", explica.

"La educación pública es un pilar de la Argentina. Este loco psiquiátrico ya se sabía que iba a hacer esto aunque no pensábamos que iba a tener los huevos", comenta Agustina, de 28 años, que estudia en la Da Vinci. "Que yo pueda pagar una privada no quiere decir que no voy a defender el derecho de otro a estudiar", señala recalcando que su mamá es docente de la carrera de Óptica en Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Entre la marea de gente se alza un cartel que reza: "Los hijos de obreros también queremos estudiar". Lo lleva bien en alto Fiamma, estudiante de segundo año de Medicina, de 22 años. "No quiero ser la primera y última generación de mi familia que llegue a la facultad. Mi mamá está orgullosa, ella no pudo terminar ni el secundario".

Desde adentro de la columna de La Mella CBC, Iona, de 19 años, se encarga de cuidar el cordón. "La universidad pública es justicia social, permite que a la facultad no vaya solamente un grupo sino que pueda ingresar todo el mundo", indica la estudiante de Derecho que milita en la sede de Avellaneda. "No importa la bandera política, sino que es identidad, cultura, tiene que ver con lo que somos, lo que fuimos y, ojalá, con lo que vayamos a ser. Es lo que soy yo".

Informe: Carla Spinelli.

## Opinión Por Diego Sztulwark

# Un día feliz

I istórico desborde multitudinario de lo público. Defensa de las universidades públicas, sí. Y de la educación y de Aerolíneas, y del salario y de la salud, y del derecho a estudiar y a ocupar la calle y a ser cientos de miles y a cantar y a organizarnos.

A esta altura se impone una corrección necesaria: la "casta" es el bloque de clases dominantes, los gobiernos que les sirven y los políticos que trabajan para ellos. Lo otro de la "casta", y de ese bloque, en la Argentina es la multitud que le pone el cuerpo a lo común. Se vio en enero, con la CGT. El 8M con los feminismos. El 24 de marzo con las Madres y Abuelas. Ni en el peor momento el país estuvo desmovilizado. Y hoy, para qué abundar. Vuelve a haber un proceso de acumulación desde abajo, exactamente lo que preciamos. Puede que la oposición política no sepa cómo ordenarse, que no tenga balances, que no sepa qué papel asumir. Allá ellos. Lo que es claro es que no es esa la situación de millones de personas que no parecen tener -que no tenemos- muchas dudas sobre el proceso de organización desde abajo que estamos intentando. A partir de mañana varias palabras van a sonar distinto. Hoy, un día feliz.

#### Por Melisa Molina

Aunque cerca del Presidente no lo admitan, el gobierno nacional sintió el golpe que significaron los miles y miles de alumnos, docentes, sindicatos y ciudadanos de a pie que colmaron las calles porteñas desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo -y también en decenas de ciudades del país- para defender la educación pública y pedir que Javier Milei deje de desfinanciarla. En Casa Rosada durante todo el día quisieron tapar el sol con las manos y repetían que no les importaba la marcha porque era político/partidaria. "El tema está resuelto porque ya se les depositó la plata. Es una marcha puramente opositora. Eran muchos porque la CGT, la CTA, el peronismo y la UCR llevaron a su gente", argumentaban para intentar deslegitimar el reclamo de más de 800 mil manifestantes -de acuerdo al conteo de la Universidad de Buenos Aires- que rebalsaron la Plaza de Mayo con libros en las manos.

Javier Milei estuvo en Casa de Gobierno por la mañana para encabezar una reunión de gabinete. Antes de que las columnas de estudiantes comiencen a ingresar a la Plaza de Mayo, cerca de las 15, se retiró junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Durante toda la tarde, sin embargo, el jefe de Estado estuvo prendido a su celular reposteando cosas en contra de la marcha en sus redes sociales. Uno de los post que retwiteó, por ejemplo, tenía la imagen del caballo de Troya que adentro llevaba los escudos del Partido Justicialista, la UCR y la CGT y decía: "Detrás de esos estudiantes se esconde la vieja casta de siempre intentando volver a parasitar al país". Esa fue la línea discursiva que eligieron en Casa Rosada para intentar desentenderse del pedido por más presupuesto para las universidades, que fue masivo y de amplios sectores sociales.

Milei, más tarde, apeló a un posteo en sus redes de tono agresivo, a través del dibujo de un león (él mismo) tomando "lágrimas de zurdos". "Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)", remató.

Cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrar -entonando cánticos que, entre otros, decían "universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode"-, en el entorno del mandatario respondían con tono provocador: "A nosotros esto no nos importa. En 2017 algo así podía correr al macrismo o podía correr a Horacio Rodríguez Larreta, pero a nosotros no", y agregaban: "la presencia de Sergio Massa, Malena Galmarini, Axel Kicillof confirmó que fue una marcha política". Para el oficialismo, dicen, esa es "la polítiEl discurso mutó del desinterés por la marcha al contraataque violento

# En la Rosada sintieron el tortazo de la calle

Milei intentó bajarle el precio a la movilización, a la que calificó de "política". Pero la masividad lo obligó a recalibrar. "Lágrimas de zurdos", provocó en las redes.



Para Milei, los estudiantes son "la vieja casta de siempre".

ca del antiguo régimen que no entiende el nuevo escenario".

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no se quedó atrás. En su cuenta de X compartió un video en el que se podía escuchar un fragmento del discurso que dio sobre el escenario la madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, y comentó en tono irónico: "Hebe lo que te perdiste...", haciendo referencia a la histórica luchadora por los derechos humanos y madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que falleció en noviembre de 2022.

Otro leitmotiv que utilizaron durante todos estos días en Balcarce 50 para intentar bastardear la educación pública fue el de la "necesidad de auditar las universidades". Este martes repetían que no cambió nada con respecto a

Ministerio de Capital Humano. El lunes, mediante un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello había dicho que "auditarán y fiscalizarán el gasto", de las universidades mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El subsecretario de prensa Javier Lanari, en tanto, añadió en ese sentido que "la educación pública no está en discusión. Lo que está en discusión son las auditorías, el adoctrinamiento, los curros y la crisis generada por los que gobernaron 16 de los últimos 20 años". Lanari también hizo una evaluación de la masiva marcha que fue reposteada por Milei. Dijo: "El kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas. La educación pública está garantizada. Lo único que peligra son los curros de unos pocos". El Presidente

las auditorías que el día anterior

anunciaron que harían desde el

también reposteó a otro usuario que dijo que la Plaza estuvo llena de "castas sindicalistas y progres". Lo que omitieron desde el ministerio de Pettovello y desde Casa Rosada es que la Auditoría Ge-

neral de la Nación es el órgano

encargado de la fiscalización de las universidades. La AGN tomó el guante y ayer, tras la movilización, posteó en su cuenta oficial un comunicado en el que expresaron que "no es una opción para los gobiernos discutir si la educación pública se financia o no", ya que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, establece la gratuidad y equidad de la educación pública estatal, facultando al Congreso Nacional a dictar las leyes que la garanticen. Así como

"El tema está resuelto porque ya se les depositó la plata. Fue una marcha puramente opositora", se desentendían en el Gobierno.

también establece la autonomía

I NA

universitaria. En esa línea, agregaron que "es obligación del Poder Ejecutivo Nacional garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, dispuesta por el Congreso en el presupuesto nacional, pero no está dentro de su competencia controlar de qué manera se aplican los recursos", y puntualizaron: "Esto no quiere decir que carezca de control. Es la Auditoría General de la Nación el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales".

Sobre las auditorías, desde la AGN aclararon que "el Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario", y añadieron que ya se realizaron distintas auditorías que fueron programadas. En los recientes ejercicios, dijeron, se realizaron informes sobre las universidades de Rosario, del Litoral y de Buenos Aires y se comenzaron auditorías en las universidades nacionales de Formosa, Jujuy y Córdoba.

### La reflexión de Grabois

### Unidad en la diversidad"

sted logró un tremendo despertar de la conciencia cívica de millones", aseguró el dirigente Juan Grabois en una carta abierta dirigida a Javier Milei que publicó en sus redes sociales luego de la multitudinaria marcha de ayer.

Grabois, que marchó como docente de la Facultad de Derecho de la UBA, destacó que la marcha fue "la más grande unidad en la diversidad que me tocó apreciar" dado que participaron "todas las generaciones y clases sociales".

"Se lo agradezco", ironizó enseguida refiriéndose al presidente, que "ha revivido una gran esperanza", al negarse a dar marcha atrás con el ajuste educativo.

"No se equivoque", siguió. "No es la política, ni los zurdos, ni los peronchos, ni ninguno de nosotros, orcos horribles para usted, los que hicimos esto. Lo que sucedió en cada rincón del país sólo sucede cuando algo mueve las placas tectónicas de una sociedad", sostuvo.

#### Por Nicolás Fassi Desde Córdoba

■Bajo la inmanente estela del hito reformista de 1918, Córdoba salió masivamente a las calles en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Casi unas 100.000 personas marcharon en el inédito horario de las 11 para terminar concentrándose en el centro de la ciudad capital.

Otro tanto ocurrió a lo largo de toda la jornada en distintas ciudades de la provincia con dependencias universitarias como Villa María o Río Cuarto.

Haciendo punta en lo que fue un día con mucha actividad, la movilización que cubrió más de 15 cuadras dejó en claro que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) está más allá de los vaivenes políticos que, por ejemplo, llevaron al presidente Javier Milei a cosechar más del 70 por ciento del apoyo electoral el año pasado.

El termómetro político mos-

Más de 100.000 personas se concentraron en el centro de la capital

# Multitudinaria marcha en Córdoba

tró que en la Docta, la educación universitaria es uno de los imaginarios culturales con más arraigo dentro de la sociedad. En ese marco, la clase dirigente cordobesa leyó con rapidez el beneficio de dar el presente.

Desde el panoficialismo, el diputado Rodrigo de Loredo (UCR), estuvo junto a la columna de la Juventud Radical. Sin embargo, no pasó un buen momento cuando los asistentes comenzaron a increparlo al grito de "ándate lacra". "Estamos en defensa de la educación pública", capeó el temporal el presidente del bloque boinablanca en la Cámara baja. El gobernador Martín Llaryora no asistió a la convocatoria, más allá de expresarse a favor de la movilización. Su figura estuvo representada por el presidente de la Legislatura Facundo Torres Lima y Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano. También estuvo la diputada Natalia de la Sota (Hacemos Coalición Federal), quien cuenta con cierta autonomía a la hora de moverse dentro del bloque que comanda Miguel Pichetto.

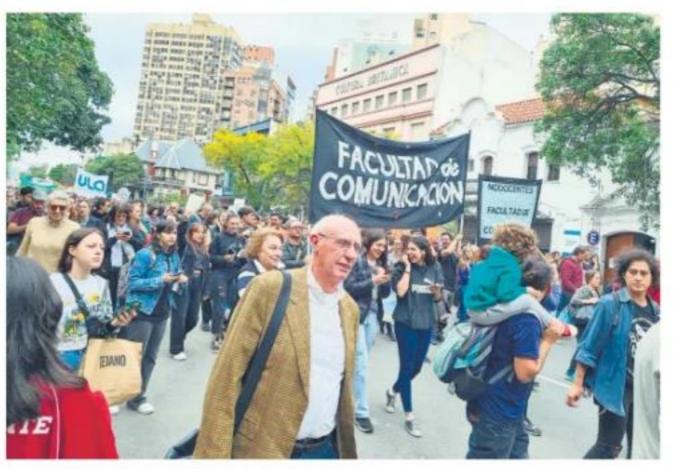

La movilización cubrió más de 15 cuadras.

Desde temprano, y con mucho colorido e inventiva a la hora de las consignas y los carteles, alumnos, ex alumnos, docentes, no docentes, egresados y los integrantes de la comunidad educativa cordobesa marcharon desde el Monumento a la Reforma, ubicado en la entrada a la Ciudad Universitaria, a metros del estudiantil barrio de Nueva Córdoba. En tanto, otra columna de gremios, sindicatos y referentes del mundo laboral llegó desde distintos puntos para confluir en cercanías del Arzobispado y la plaza Agustín Tosco, en pleno centro.

Sobre el cierre, el documento leído por la vicerrectora Mariela Marchisio plasmó el reclamo en contra del ajuste que padece la Casa de Trejo. "La primera palabra que me nace es agradecimiento, la segunda es viva la universidad argentina pública y viva la Universidad Nacional de Córdoba", expresó a la prensa.

Unos 20 mil manifestantes rechazaron los recortes

# Larga caravana en Salta

Un amplio arco de manifestantes marcharon ayer en la ciudad de Salta, desde el monumento que recuerda la Batalla de Salta hasta la plaza central, para expresar su rechazo a las políticas de desfinanciamiento a la educación pública que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. También hubo protestas en las ciudades norteñas de Tartagal y Orán, y en la sureña Joaquín V. González.

Como se había anticipado, la invitación de las universidades públicas convocó a integrantes de movimientos y or-



ganizaciones sociales, partidos políticos y personas que fueron por la suya. Se encolumnaron detrás de las banderas que portaban afiliados de los dos gremios de trabajadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa y APUNSa), y de las autoridades de la propia Universidad.

Al colorido de las banderas, los carteles (muchos llevan el lema de la Universidad de Salta, "Mi sabiduría viene de esta tierra") y los libros, que se levantaban cada tanto, se sumaron los cantitos, algunos picantes, dirigidos al gobierno nacional y al Presidente. Sin embargo, el hit fue el que postula: "Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode".

Ese fue el coro que respondió al vicerrector Nicolás Innamorato cuando terminó la lectura del documento consensuado a nivel nacional por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): "Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho".

En su recorrido la marcha hizo una parada frente a la Legislatura de Salta, donde fue recibida por legisladores y legisladoras, y donde el vicerrector entregó a los presidentes de ambas cámaras, el vicegobernador Antonio Marocco, y el diputado Esteban Amat Lacroix, una carta dirigida a legisladoras y legisladores nacionales pidiéndoles su intervención en defensa de la educación superior.

Ahí también estaba la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, quien deseó que la marcha "ayude" al Presidente "a reflexionar" sobre "la importancia de la educación pública, que la educación pública ha sido en definitiva el pilar sobre el que se asentó el crecimiento de nuestro país". "No se puede desfinanciar a la universidad, no se puede desfinanciar a la educación pública y es responsabilidad del estado apoyarla", "darle a todos por igual las herramientas y las posibilidades de estudiar, y después dependerá de cada uno a donde llega", insistió.

Reunió a 10 mil estudiantes, docentes y políticos

# Masivo acto en Catamarca

La marcha en defensa de la educación pública y la ciencia tuvo en Catamarca una masiva convocatoria que se extendió a lo largo de seis cuadras de movilización. Calculan que alrededor de diez mil personas participaron de la manifestación más convocante de los últimos tiempos.

Estudiantes, docentes, miembros de la Justicia, políticos de todos los partidos, militantes y vecinas y vecinos en general le dijeron no al ajuste de Milei que intenta barrer el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país.

En horas de esta tarde, frente al edificio de la Universidad Nacional de Catamarca, y en sintonía con Universidades de toda la Argentina, la respuesta fue masiva y multitudinaria. La concentración comenzó desde temprano, con radio abierta incluida. Luego hubo discursos, un abrazo simbólico al edificio ubicado en Belgrano al 300 y una marcha que se dirigió por Maipú hasta la plaza principal de la capital catamarqueña.

El rector de la UNCA, Oscar Arellano, acompañado por la vicerrectora, Elina Silvera de Buenader, los decanos de cada una de las Facultades que componen la UNCA y otras autoridades; agradecieron la masiva presencia de la convocatoria y destacaron que la educación pública "posibilitó la movilidad ascendente de miles argentinos y catamarqueños. Es difícil pensar a Catamarca sin la UNCA, sin la educación de calidad, generación de conocimiento y ciencia y tecnología, ya que sin esto, no existe el desarrollo de los pueblos", expresó. A su vez, Luis Molina, secretario general del

Gremio Docente Universitario, dijo que "reclamamos por nuestra Universidad y podemos decir que desde hace tiempo que la Universidad Pública Argentina ha venido dando muestras de que es capaz de alcanzar grados superlativos en el continente y en el mundo".

La acción en defensa del sistema universitario captó la atención de dirigentes y personalidades de distintos espa-



cios. La senadora nacional por Catamarca Lucía Corpacci (FDT) expresó que "con el desfinanciamiento de las universidades, la educación pública está en riesgo y con ello el futuro de miles de jóvenes".

"No podemos permitir que el futuro de miles de estudiantes se vea amenazado por los recortes presupuestarios y las políticas que buscan debilitar la educación pública", sumó el intendente de la capital catamarqueña, Gustavo Saadi.

La Marcha Federal Universitaria se replicó en numerosas provincias de la Argentina

# Todo el país movilizado por la educación pública

En Mendoza más de 40 mil personas participaron de las protestas contra el ajuste. En Rosario se congregaron frente al Monumento a la Bandera y en Santiago del Estero realizaron un ruidazo.



En Mendoza la convocatoria principal se fijó en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo.

IEI Sol de Mendoza

estudiantes que participó de la

actividad. El gobernador Gerardo

Zamora, por su parte, sumó su

respaldo a la medida. "La univer-

sidad pública, gratuita, federal y

de calidad es la verdadera facilita-

dora de la movilidad social ascen-

dente que le dio a nuestro país su

gran clase media y la consolidó

como una referencia educativa

mundial. No hay Argentina posi-

ble si no se prioriza la educación",

San Martín se sumó una gran cantidad de gente a la columna central, que culminó su recorrido en la plaza Independencia. Se hicieron presentes agrupaciones peronistas, radicales y de izquierda, junto con estudiantes no agrupados, docentes, no docentes y organizaciones de derechos humanos, como Familiares de Desaparecidos, Nietes y la Asociación de Ex Presos.

La Marcha Federal Universitaria se hizo sentir en dis-

tintos puntos del país con una

gran contundencia. Las moviliza-

ciones callejeras en rechazo a la política de ajuste presupuestario que el gobierno de Javier Milei le

aplica a las universidades nacio-

nales fueron multitudinarias no solamente en la ciudad de Bue-

nos Aires sino en todo el territo-

rio argentino. De norte a sur, se vivió una jornada histórica en

defensa del derecho a la educa-

ciales del Ministerio de Seguridad

y Justicia provincial, participaron 40 mil personas de la manifesta-

ción, la más nutrida a nivel local

desde la que se realizó en 2019 a

favor de la llamada "ley antimine-

ra". La convocatoria principal se

fijó para las 16 en el campus de la

Universidad Nacional de Cuyo

(UNCuyo), cuya rectora, Esther

Sánchez, viajó a Buenos Aires pa-

ra participar de la movilización a

Plaza de Mayo. "Ahorrar en edu-

cación enriquece la ignorancia"; "Defendamos la universidad pú-

blica"; "UNCuyo en peligro";

"Sin ciencia no hay Conan", fueron algunas de las consignas que

se leían en los carteles de los ma-

Desde los portones del parque

nifestantes.

En Mendoza, según datos ofi-

ción superior.

En Santa Fe hubo un abrazo simbólico. En la capital provincial, la movilización se dirigió al edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en una columna inicialmente compuesta por estudiantes, docentes, sindicatos y partidos políticos. Posteriormente, se sumó a la movilización central el Movimiento Estudiantil de Santa Fe, agrupación que partió desde la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. Pasadas las 18 horas, se leyó un documento con fuertes críticas al ajuste del gobierno nacional. Del acto participó el rector de la UNL, Enrique Mammarella.

En Rosario, por su parte, se vivió una de las principales convocatorias a nivel nacional. Desde las 16, la plaza San Martín comenzó a llenarse de estudiantes, docentes y no docentes. Tampoco faltaron organizaciones sindicales, como ATE, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, CGT Regional Rosario, las docentes Amsafe y Sadop; y agrupaciones políticas, como Descamisados, la Corriente Clasista y Combativa y algunos espacios de izquierda. La columna se dirigió desde la plaza hasta el Monumento a la Bandera.

También en Misiones se hizo sentir la Marcha Federal Universitaria. En Posadas, se realizó una convocatoria desde las 15 en el Mástil ubicado en avenida Mitre. Desde allí, la columna avanzó por calle Ayacucho hasta desembocar en la plaza 9 de Julio. En declaraciones al diario El Territorio, se pronunció el vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Sergio Katogui, quien exigió que "las autoridades nacionales escuchen este reclamo que surge de las universidades" y, en medio de una lluvia torrencial, valoró que "a pesar del mal tiempo estamos acá para manifestarnos". Asimismo, agradeció "el acompañamiento de los movimientos sociales y gremios de la CGT".

Entre las organizaciones que participaron de la convocatoria estuvo la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), sindicato cuyo secretario general, Pablo Stasuck, reclamó a los funcionarios gubernamentales que "garanticen el desarrollo de las actividades académicas como también los

insumos necesarios para las carreras" y destacó la importancia de "la contención de una gran parte de estudiantes que es a través del comedor universitario, y que hoy en día tiene dificultades para comenzar y no se sabe con seguridad si podrá seguir los próximos meses". Además de Posadas, también se registraron movilizaciones en otras localidades de la provincia, como Oberá y Eldorado.

"La universidad pública, gratuita, federal y de calidad es la verdadera facilitadora de la movilidad social ascendente en nuestro país".

En Santiago del Estero la protesta comenzó con un ruidazo en la sede central de la Universidad Nacional (UNSE) para dirigirse luego hacia la plaza Libertad. "No es solamente un pedido de presupuesto, sino que está corriendo un peligro del derecho a acceder a la educación pública, los sectores populares y los que somos primera generación en la universidad para acceder a un título", expresó el colectivo de docentes y

escribió el mandatario provincial en sus redes sociales.

En San Luis también marcharon miles de personas. La movilización partió a las 17:30 en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en la capital puntana, se dirigió a la plaza Independencia y, a la vuelta, concluyó en el colegio preuniversitario Escuela Normal "Juan Pascual Pringles". Además de la ciudad de San Luis, en Villa

Mercedes y Merlo también protestaron estudiantes, docentes y no docentes, con unos 20 mil manifestantes que coparon las calles de la provincia.

Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y Puerto Madryn fueron las ciudades de la provincia de Chubut en las cuales también se registraron marchas. Las columnas se dirigieron a las respectivas sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Unpsjb).

En San Juan una columna de manifestantes partió desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) rumbo al edificio del Rectorado. En las escalinatas, el rector Tadeo Berenguer leyó un discurso, tras el cual fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino por parte de la Orquesta de la Universidad y los

La provincia más austral del país, Tierra del Fuego, dijo presente con movilizaciones en su capital, Ushuaia, y en Río Grande, de las cuales participaron representantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Tierra del Fuego y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

En el extremo opuesto de la extensa geografía argentina, Jujuy vio en las calles de su capital, San Salvador, una nutrida columna de estudiantes, docentes, no docentes y militantes que se trasladaron desde la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) hasta la Casa de Gobierno provincial. Lo propio ocurrió en otras ciudades de la provincia, como San Pedro y Libertador General San Martín.

Durante la actividad, la secretaria gremial de Adiunju, Gabriela Gresores explicó que tienen el presupuesto 2023 y contó que hicieron una carta pública en la cual advirtieron que "hay universidades que ya están en cesación de pagos porque con estos gastos corrientes no hay manera de hacerse cargo de los fuertes aumentos". "Con estos fondos llegamos hasta junio con mucha suerte", sentenció.

Opinión Por Luis Bruschtein

# Las tres Marchas

a primera marcha fue del movimiento obrero, el 24 de enero, contra el DNU, la ley ómnibus y la flexibilización laboral; la segunda fue el 24 de marzo por los derechos humanos. Y esta ha sido la tercera gran marcha contra el gobierno de Javier Milei, movilizada por la comunidad educativa en defensa de la educación pública. Y cada vez fue mayor. El espíritu de la producción y el trabajo representado en los trabajadores, el espíritu moral y ético que simbolizan las Madres y las Abuelas y el espíritu cultural del país que alimentan las escuelas, colegios y universidades, fueron los atacados por este gobierno y los primeros en reaccionar. Hay más que tres marchas en juego, entre las tres, además de su masividad expresan la esencia de un país. Para este gobierno, todo es corrupción, menos los corruptos, a los que concibe como "héroes" que fugan millones, abusan de los precios o especulan en la bicicleta financiera.

El Gobierno despreció esta marcha porque -dijeron- la organizaron y participaron los que no quieren la auditoría de las universidades. "Son los que se favorecen con este sistema de corrupción y no quieren perder sus beneficios", dijeron por la televisión. Y Patricia Bullrich la calificó de

firman. La Plaza y las avenidas laterales, más toda la Avenida de Mayo hasta parte de la Plaza del Congreso, las diagonales, Rivadavia e Irigoyen, repletas. Más las grandes movilizaciones que se realizaron en Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Misiones, Mendoza y demás, dejaron en claro que el Gobierno tendrá problemas si busca destruir a la educación pública.

En las tres marchas hubo una parte que fue a todas, pero en cada una se suman muchos manifestantes nuevos. Y el que va una vez, ya no se baja, porque el encuentro físico con otras personas que piensan parecido y actúan en común destruye preconceptos y diluye el prejuicio sobre el que se monta todo el discurso antipopular o incluso antimilitante o antipolítico, que son los antis que funcionan como pegamento del relato desarmador de la derecha.

En esta marcha hubo muchísima gente sin encolumnarse. Y había columnas que casi nunca han compartido la calle, como las de agrupaciones peronistas estudiantiles y la Franja Morada del radicalismo. Esa misma mezcla se daba en la muchedumbre.

Es probable que las movilizaciones no le muevan el amperimetro a Milei, que se pasó la tarde

> en las redes, igual que su vice que trató de humillar a Hebe de Bonafini. Milei confia más en sus modelos matemáticos que, como tales, nunca son la realidad, sino su representación: un modelo de números sin seres humanos. como los que mostró en la cadena nacional de radio y televisión el lunes. Le interesan esos números voladores y no los seres humanos, imperfectos y corrompibles. Pero ojo, las frías matemáticas son manipulables y manipuladas en este caso.

> Un detalle que puso en evidencia la diversidad de los manifestantes que asistieron a las marchas fue la profusión de cartelitos caseros. En las mar-

chas anteriores había algunos. Pero ayer estaba plagado de cartelitos con leyendas inventadas por sus portadores, escritos con marcadores de diferentes colores sobre hojas, cartulinas o cartones. Una nota de Páginal12, da cuenta de este fenómeno. No hay que pensar demasiado: Si se juntan cientos o miles de maestras y docentes, preparan la marcha como si fuera una clase, con sus cartelitos didácticos o graciosos para sus alumnos. Es dificil imaginar una marcha de ferroviarios, por ejemplo, con cartelitos escritos a mano con marcadores de diferentes colores.

Qué poco conocen el país real estos tipos que gobiernan. Esos cartelitos son una clase en la escuela pública. Nadie las obliga a llevar un cartelito. Es lo que hacen las maestras en su tiempo "libre", porque es lo que lleva en la sangre el ser docente. "La educación nos hace libre", dice uno que reivindica la verdadera libertad y no la que carajean estos farsantes. Y hay otro que es para reflexionar: "Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer".



"rara". Defender la universidad que el Gobierno quiere cerrar es "raro". Todo el relato se monta sobre grandes mentiras que se reproducen en las redes hasta el infinito, porque las universidades tienen sus propios sistemas de auditorías.

Pero todo es corrupción, menos los corruptos. Igual que Mauricio Macri, hablan del curro de los derechos humanos y cuando no pueden comprar a los sindicalistas, los acusan de corruptos. Pero la verdadera corrupción, la que sí equivale a un PBI, es la que fugó 400 mil millones de dólares, los dueños de las offshore que reciben a Milei en el Llao Llao, los que colocaron estratégicamente a sus gerentes en las decisiones de política económica y en las empresas del Estado.

Las manos invisibles del mercado no son tan invisibles, pero se ocultan detrás de los ataques a los puntos más sensibles, como los trabajadores, los derechos humanos y la educación. Este país dejaría de existir, se derrumbaría, si destruyeran esos pilares.

La enorme movilización de ayer fue la más grande en muchos años. Las fotos aéreas lo reaPor Felipe Yapur

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia los ataques a la clase trabajadora y sus representantes ha sido una constante. Las centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, han confrontada unidas y por separado con el gobierno nacional. Ayer, en las masivas marchas que se realizaron por todo el país en defensa de la educación y la universidad pública hubo una fuerte presencia de los sectores sindicales que, junto con la comunidad educativa de cada ciudad de la Argentina, convocaron a la movilización que tuvo, en la ciudad de Buenos Aires la expresión mayoritaria en cuanto a cantidad de participantes, pero el impacto político de este hecho todavía está determinarse.

La CGT, por ser la central sindical más importante en cuanto a cantidad y diversidad de gremios, encabezó desde un primer momento la protesta contra las políticas económicas libertarias. El paro y movilización del 24 de enero fue una prueba de ello. En ese contexto y ante la profundización de las políticas de la Rosada, la CGT se sumó a la marcha organizada por las universidades de todo el país.

"Nos movilizamos para defender un pilar fundamental de nuestra sociedad, la Universidad Pública. Garantizar el acceso a la educación para todxs por igual que brinda oportunidades para el futuro e impulsa el progreso de nuestra Patria", escribió en sus redes sociales Héctor Daer, triunviro de la CGT que, iunto con el camionero Pablo Moyano portaron una bandera junto a otros dirigentes del consejo directivo como Rodolfo Daer (Alimentación), Luis Cáceres de ladrilleros, Sergio Palazzo de la Bancaria y Sergio Romero de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Romero, a su turno, resaltó que la marcha "está dejando un men-

saje muy profundo y por más que el gobierno se niegue, lo va a tener que analizar". En ese sentido, se preguntó "¿cómo se debe (Milei) sentir bajándole el salario a los trabajadores de la educación, no sé si pueden dormir de noche?".

En otro sector de Plaza de Mayo, Abel Furlán encabezó la columna de la UOM. "Este es un mensaje muy fuerte para el gobierno que atacó la educación pública y la sociedad en su conjunto reaccionó con esta impresionante movilización que se repite en todas las ciudades del país", aseguró a

> "Fuimos miles de estudiantes y trabajadores que nos movilizamos para decirle a Milei que no siga ajustando". Godoy

Páginal 12 mientras recibía imágenes y videos de la participación de las regionales de la CGT en sus respectivas provincias. Las marchas en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Bariloche y otras tantas ciudades contaron con la presencia de los gremios de la CGT.

#### Las dos CTA

El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, aseguró que se sabía que la marcha iba a ser multitudinaria y destacó que marcó además "la convergencia pluralista de distintos sectores y también de distintas expresiones de la sociedad, porque junto a los estudiantes universitarios y los profesores iban a estar los trabajadores y

El castigo a las

# Los datos

sado hubo una ampliación insignificante (2,21 por ciento) y con el manotazo de ahogado del lunes para intentar frenar la movilización (un falso "70 por ciento", pues sólo se aplica a gastos de funcionamiento) el presupuesto pasó a ser de 1.440.397 millones, un mísero 4,1 por ciento más sobre el total. Del presupuesto destinado a las universidades, la partida principal se denomina "Desarrollo de la Educación Superior", que explica el 90 por ciento del gasto total, según un análisis de ACIJ. En ella se incluyen el pago de salarios a docentes y no

La decisión del gobierno de Javier Milei de prorrogar el Presupuesto educativo de 2023 sin considerar el 211,5 por ciento que acumuló el índice de precios al consumidor (IPC) el año pasado más el 51,6 por ciento del primer trimestre tuvo, como consecuencia lógica, el mayor desfinanciamiento de la educación pública superior del que se tenga registro (un 71 por ciento según el cálculo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ).

La actual gestión libertaria pretendió aplicar para las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud un presupuesto inicial de 1.385.290 millones de pesos, la misma cifra que hace un año. El mes paLa CGT y las dos CTA partiparon de la marcha por la educación pública

# "La educación es un bien que el pueblo no entrega"

En todas las ciudades donde hubo marchas los gremios de las centrales obreras participaron. Ahora viene la movilización del Día del Trabajador y el paro del 9 de mayo.



Los triunviros Héctor Daer y Pablo Moyano participaron de la multitudinaria movilización.

representantes de los movimientos sociales". En esa línea, Yasky señaló que "el mundo pudo ver que en la Argentina la educación pública es un bien que el pueblo no está dispuesto a entregar".

Por su parte, Daniel "Tano" Catalano, titular de ATE Capital dijo que todos los trabajadores saben lo que significa la educación pública: "La universidad le mejoró la vida al Pueblo. Esta histórica movilización es una muestra de todo lo que podemos hacer para enfrentar a este gobierno que le da la espalda a los más necesitados".

"Este es un mensaje muy fuerte para el gobierno que atacó la educación pública y la toda la sociedad reaccionó". Furlán

En tanto, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy destacó que el pueblo argentino "sale a la calle en unidad porque cuando defendemos la universidad pública estamos defendiendo la posibilidad de un país soberano e integrado". Luego destacó que "fuimos miles y miles de estudiantes y trabajadores que nos movilizamos masivamente en todo el país para decirle al presidente Milei que no puede seguir gobernando por decreto, ajustando y empobreciendo a millones".

Ahora, en esta serie de acciones directas que han convocado las centrales sindicales está la movilización del 1º de mayo y el paro nacional del 9. Todos mensajes para uno solo destinatario: Javier Milei.

universidades públicas

# del desfinaciamiento

docentes, que representan el 52,2 y el 30,5 por ciento respectivamente.

El anuncio del Ministerio de Capital Humano abarca dos par-



La universidad resiste el recorte.

tidas marginales: "Asistencia Financiera para el Financiamiento Universitario", que representa el 7,9 por ciento del total, y "Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios", que explica apenas el 1 por ciento. Aun incorporando las sumas que el gobierno anunció, el presupuesto total aumentaría apenas un 4,1 por ciento, precisa ACIJ.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), por su parte, analizó la variación de los fondos girados a las universidades en el primer trimestre del año an-

terior y del actual. Para gastos corrientes, los 487.559 millones de pesos actuales implicaron una disminución del 32,5 por ciento en comparación con 2023. Para los gastos de capital, que habían sido de 5.201 millones hace un año, los giros fueron de cero pesos este año. El dato significativo son los castigos para las universidades más chicas. Mientras la UBA recibió un 36,3% menor, en el caso de la de Córdoba -34% y en la de La Plata -28,4% y el recorte fue del 66,1 por ciento para la Universidad de San Antonio de Areco. La saña mayor, sin embargo, se aplicó a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo que no recibió un centavo de aumento.

### MUNICIPALIDAD DE TIGRE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2024



OBJETO: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ODONTOLOGÍA POR EL PLAZO DE 24 (VEINTICUATRO) MESES EN SUS TRES NIVELES DE ATENCIÓN, CON DESTINO AL HOSPITAL ODONTOLÓGICO - DR. RICARDO GUARDO - GENERAL PACHECO -TIGRE ".

EXPEDIENTE MUNICIPAL: 4112-0015667/2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.200.000.000,00 (PESOS UN MIL DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$1.200.000,00 (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 17 DE MAYO DEL AÑO 2024 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS, HASTA EL 14/05/2024 INCLUSIVE.

#### Por María Cafferata

Las dos imágenes se superponían, contrapuestas. Afuera del Congreso, miles de personas marchaban en defensa de la educación pública. Adentro, funcionarios del Gobierno discutían, corregían y negociaban con la oposición amigable los cabos sueltos de la ley ómnibus. La oposición y el oficialismo, sin embargo, no terminaban de ponerse de acuerdo. Las conversaciones se dilataban, no había fumata blanca con algunos puntos cruciales del texto -como la reforma laboral y las privatizaciones-, por lo que Martín Menem se vio obligado a aplazar el tratamiento de las leyes refundacionales de Javier Milei. Hoy no comenzará, finalmente, el debate de comisión ni habrá dictamen, sino que se pateará para mañana, en busca de continuar con las conversaciones informales un día más.

Todas las pantallas de la Cámara de Diputados mostraban una cosa: cientos de miles de personas movilizando en distintos

En el despacho de

Menem, los emisarios

de la UCR, HCF y el

PRO espiaban sus

celulares, atentos a lo

que ocurría en la calle.

puntos del país en contra del ajuste a la universidad pública. En el despacho de Menem, los emisarios de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO espiaban sus celulares y los televisores, atentos a lo que ocurría afuera. Estaban Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Pamela Verasay (UCR), Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño (HCF), Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina (PRO) discutiendo con los emisarios de Javier Milei para terminar de cerrar el borrador de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La discusión había arrancado a las 10 y se extendió hasta pasadas las 21.

"Es todo mucho más sano pero sigue siendo tóxico", murmuraba uno de los negociadores mientras se tomaba un recreo del debate. Uno de los focos de discusión era la reforma laboral, que el Gobierno había decidido introducir en la Ley Ómnibus luego de que la Justicia suspendiera el capítulo laboral del DNU. Los legisladores trabajaban sobre un borrador propuesto por la UCR, pero no había

Postergan el inicio del debate de la ley Bases en comisión

# El acuerdo que no llega en Diputados

El Gobierno negocia con la oposición amigable, pero no logra consenso respecto de cuestiones como la reforma laboral y privatizaciones.



Martín Menem tuvo que aplazar el tratamiento en comisión para mañana.

acuerdo respecto de la eliminación de las multas por trabajo no
registrado y la suspensión de la
obligatoriedad del pago de las
cuotas solidarias de los sindicatos.
El titular de HCF, Miguel Ángel
Pichetto, explotó cuando se enteró de esto último y comenzó a
operar para quitar el capítulo laboral del proyecto de la ley. O al
menos incluir solo tres puntos
clave: período de prueba de seis
meses, fondo de cese laboral que
reemplace las indemnizaciones, y
reducción de las multas.

Otro de los puntos en discusión era la restitución del Impuesto a las Ganancias. En el PRO, HCF y la UCR aspiran a que haya una actualización trimestral de las escalas, no anual como sostiene el proyecto, para evitar que la inflación lleve a más trabajadores a pagar el impuesto. Rolandi había contraoertado que la actualización fuera semestral. Al cierre de esta edición se analizaba que fuera trimestral el primer año y, después, anual. Pero no era la única discusión sobre el paquete fiscal: la oposición reclamaba también premios para buenos contribuyentes, así como exenciones para algunos sectores (en Ganancias). "Quedamos como unos boludos,

si no. ¿Estamos regalando millones en moratorias y blanqueos y no podemos sumar eso?", se quejaba un opositor.

Privatizaciones era un capítulo aparte. El foco de la discusión era el Banco Nación: una de las 18 empresas públicas que el Gobierno quiere poner como sujeta a privatización y que varios sectores de la oposición amigable rechazan—como los cordobeses de Martín Llaryora—. El problema no es solo su presencia en el listado, sino que el Gobierno, en el último borrador, incluye la posibilidad de que su privatización parcial—no permite la privatización total— no derive necesariamente en el control estatal de la empresa. La oposición quiere que se especifique que el Estado seguirá teniendo el control mayoritario de las acciones y el gerenciamiento.

Pese a los desencuentros —que se extendían también a los fideicomisos y el FGS—, la oposición se jactaba de haber logrado mejoras. Se había ampliado el listado de organismos que Milei no podía intervenir o eliminar con las facultades delegadas. Son el Incaa, Conicet, Anmat, Enacom, UIF, INTA, el Malbrán, entre otros. Se había logrado eliminar, además, el artículo 70 que habilitaba a Milei a intervenir en la desregulación de la economía a piacere.

Los dirigentes de HCF y la UCR venían presionando, por otro lado, para incluir una compensación en las jubilaciones dentro del texto de la ley. Pedían sumar un 8 por ciento de aumento para enfrentar la pérdida por inflación desde enero. El Gobierno se venía resistiendo. Los radicales sí consiguieron, en cambio, una alternativa a la eliminación de cuajo de la moratoria previsional: se crea una "prestación previsional proporcional" que, haciendo base en la Pensión Universal del Adulto Mayor -un 80 por ciento de la jubilación mínima-, iba incrementando el valor de acuerdo a la cantidad de años aportados.

El camino está allanado para la aprobación de la ley pero falta, aún, atar algunos cabos sueltos. El ambicioso cronograma de Menem, que pretendía tener hoy ya dictaminada la Ley Bases, deberá esperar.

### Por Irina Hauser

La Corte Suprema en pleno no sólo rechazó la semana pasada pedidos de inconstitucionalidad y nulidad del DNU 70/2023 de Javier Milei alegando razones formales: ayer hizo lo mismo con un planteo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez que reclamaba que los supremos le pusieran un plazo de 30 días al Congreso para que lo revise (apruebe o rechace), como establece la ley. En todos los casos, el tribunal usó el mismo argumento: afirmó que "no hay caso" ni "controversia". En ninguno se pronunció sobre la cuestión de fondo. Aun así, sus decisiones son favorables al Gobierno.

El DNU de Javier Milei que vino a desregular la economía Rechazó un planteo para que el Congreso

# La Corte no ve ningún

y cuyos estragos en el bolsillo de la ciudadanía son palpables, sigue vigente casi en su totalidad (las excepciones son el capítulo laboral, la derogación de la ley de tierras y las sociedades anónimas deportivas). La ley 26.122 que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia dispone que una vez publicados deben ser enviados al Congreso para su revisión. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene 10 días hábiles para expedirse y elevar su dictamen a las cámaras. Si no se pronuncia, "las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto", establece la Constitución

(artículo 99º inciso 3 y artículo 82º).

Para que caiga un DNU deben rechazarlo ambas cámaras. Hasta ahora sólo el Senado lo hizo. La Cámara de Diputados mira hacia otro lado. Gil Domínguez hizo varias presentaciones contra el DNU. La que resolvió la Corte no tenía que ver con su contenido, sino con el cumplimiento del proceso parlamentario de revisión. El jurista sostuvo que como "integrante del pueblo argentino" le corresponde una "porción de soberanía popular en igual condición que al resto de las personas para instar ante el Poder Judicial a que los representantes del pueEl Ministerio de Justicia,

que conduce Mariano Cú-

neo Libarona, tiene que afrontar acciones de amparo por no haber abonado reparaciones que reclaman víctimas de la dictadura. La

respuesta del gobierno de Javier Milei frente a la "mora" fue decir

que estaba haciendo una audito-

ría porque había descubierto una asociación ilícita que se dedica-

ba a tratar de cobrar dinero del

Estado con denuncias fraudulen-

tas. La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a felicitar al Pre-

sidente y a su ministro porque hay que "auditar el curro de los

derechos humanos". Pese a lo

que dice el Gobierno, el intento

de estafa no fue descubierto ni denunciado por La Libertad

Avanza: las primeras denuncias

datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos

humanos. La Secretaría de Dere-

chos Humanos -durante la ges-

tión de Horacio Pietragalla Corti- recopiló casos e impulsó la

El lunes a última hora, el Mi-

nisterio de Justicia comunicó que

había ordenado una auditoría so-

bre "todos los reclamos" de repa-

ración patrimonial formulados

por víctimas del terrorismo de Estado. El argumento que invocó

Cúneo Libarona fue un reciente

fallo en la causa que lleva como

carátula "Martínez Moreira,

Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos pú-

"Lo descubrimos, lo denuncia-

mos, estamos como querellan-

blicos y asociación ilícita".

causa como querellante.

# Una fake news para no indemnizar a las víctimas

El ministro de Justicia dijo que descubrió una estafa al Estado con las reparaciones a víctimas de la dictadura. Pero las denuncias son de 2014 y las impulsó el gobierno anterior.



"Yo no quiero pagar", admitió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

tes", dijo, con énfasis, en La Nación +. El exsecretario de Dere-Las presentaciones contra chos Humanos Pietragalla Corti Martínez Moreira se iniciaron en le respondió: "Estaría bueno que 2014, cuando la Asociación de aclare que la denuncia a estos de-Ex Detenidos Desaparecidos delincuentes la realicé yo, es decir, nunció a esta persona -que se nosotros los descubrimos". presentaba como hijo de desapa-

recidos paraguayos- por haber adulterado declaraciones testimoniales de Adriana Calvo, la sobreviviente que dejó sin palabras a jueces y defensores en el Juicio a las Juntas al contar cómo

dio a luz a su beba en un auto mientras era llevada de un campo de concentración a otro.

En 2014, la APDH también denunció a Moreira por falsificar sus registros. En 2016, se sumó una denuncia del abogado Javier Garín, quien advirtió que estaban usando su firma para reclamos falsos. En 2021, una víctima del terrorismo de Estado hizo una denuncia reservada contra Moreira y su entorno. La gestión de Pietragalla apoyó esos reclamos, actuó como querellante e informó que había detectado casos en los que Moreira se presentaba como peticionante de reparaciones, testigo o acompañante del beneficiario.

En junio pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Martínez Moreira, al abogado Omar García y otras tres personas. En noviembre, la Cámara Federal ratificó la decisión y amplió los procesamientos. Salvo que Cúneo Libarona estuviera trabajando en el Ministerio de Justicia durante el gobierno del Frente de Todos, él no descubrió ni denunció nada.

Lo que sí hay en las causas por mora es una presentación de los abogados del ministerio donde

informan que por órdenes de sus superiores hacen saber de la auditoría y adjuntan una comunicación del 25 de marzo de este año de Diego Guerendiain, jefe de gabinete del ministro, en la que dice que deben informar en los expedientes que están haciendo una auditoría porque "recientemente" en la causa Martínez Moreira se decidió un procesamiento por asociación ilícita. No hubo resoluciones este año, lo que sí hay es la decisión de ponerles freno a las políticas reparatorias.

En esa comunicación se informa que la decisión se extiende a reclamos por la ley 24.043 (para presos políticos), 24.411 (para familiares de desaparecidos o asesinados), 25.914 (personas nacidas en cautiverio o que estuvieron secuestradas con sus padres) y 25.564 (que amplía el universo de casos). Las dos primeras leyes fueron aprobadas durante el gobierno de Carlos Menem, incluido en el listado de próceres de la administración Milei.

Cúneo Libarona terminó contando que fue a pedir a los tribunales que no lo hagan pagar. "Tuve una reunión con toda la Cámara Contencioso Federal para informarles: 'por favor, esto es una fortuna. Espérennos que hagamos la auditoría y no nos conminen a los pagos porque no sabemos si es fraude o no", relató. "Yo no quiero pagar", se sinceró.

Villarruel aprovechó para subirse, en lo que pareció un esfuerzo mancomunado del Gobierno por desviar la atención de la marcha masiva en favor de la universidad pública. "Hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los derechos humanos. Auditar el curro de los derechos humanos que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones", planteó, en la misma línea que inauguró Mauricio Macri en 2014.

"Es una estrategia para no dar respuesta a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas y cubrir de un manto de sospecha a nuestra gestión", añadió Pietragalla Corti.

revise el megadecreto

# caso contra el DNU

blo deliberen en las condiciones establecidas por la Constitución para determinar la validez o invalidez de un decreto de necesidad y urgencia". Si esto no se reconoce, sostuvo, la soberanía popular sería "una mera entelequia".

Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, argumentaron que Gil Domínguez no explica "cuál sería la afectación concreta y particularizada" que lo movió a hacer su petición y eso "resulta insuficiente para tener por configurado un caso o controversia". Para el máximo tribunal tampoco hay "gravedad institucional".

Después de que la Corte rechazara los planteos contra el DNU presentados por La Rioja y el abogado Jorge Rizzo, con el mismo argumento de falta de caso, Gil Domínguez respondió que el concepto de "caso" o "controversia" cambió con la reforma constitucional de 1994, que detalló: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo". Para el especialista, "la nulidad absoluta puede ser peticionada por cualquier persona interesada o por el órgano público habilitado a tales efectos, no está sujeta a plazo de prescripción y puede ser

declarada de oficio por un juez o jueza".

"La Corte Suprema tiene que hacerse cargo de que con su postura habilitó la existencia de un sistema autocrático de gobierno mediante la instrumentación del dictado de DNU y la sustitución de la función legislativa del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, ante el cual el tribunal será un fiel acompañante", expresó Gil Domínguez. "Si nadie puede ir a la Justicia para controlar políticamente un DNU, habilitan un gobierno autócrata. En mi caso es más grave porque ni siquiera pedí en este expediente que invaliden el DNU sino que le digan al Congreso que resuelva como dice la Constitución. No veo línea ni coherencia en la Corte Suprema", le dijo a Páginal12.

"Achíquense. El sistema de transporte público de colectivos que tenemos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es acorde al de un país con 60 por ciento de pobreza." Esta respuesta es la que reciben los empresarios de transporte de colectivos cuando reclaman al Gobierno un aumento de tarifas o subsidios para descomprimir la negociación paritaria. El pedido de ajuste, también al servicio de transporte público de pasajeros, podría comenzar a tener efectos inmediatos. Es que sin una recomposición de los precios (por tarifas o subsidios), las empresas aseguran que deberán ajustar por cantidad es decir, reducir las frecuencias y

Esta semana es clave para el sistema de transporte público automotor en el AMBA: la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que agrupa a los trabajadores de la rama del transporte

echar a, por lo menos, 10.000 cho-

feres deteriorando aún más el ser-

vicio de transporte en el AMBA.

Si no hay más aumentos de tarifas o subsidios, caerán las frecuencias y podría haber hasta 10.000 despidos por la crisis en el sector.

colectivo, amenaza con una medida de fuerza, que se convertiría en la tercera desde que asumió el nuevo gobierno, si las empresas no incorporan los 250.000 pesos que se pagaron como suma no remunerativa para calcular el salario base a partir del cual negociar el próximo trimestre.

A contrarreloj, las empresas le tocan la puerta al secretario de Transporte, Franco Mogetta, para que les libere alguna vía por la cual aumentar los ingresos del sector, que son regulados por el Estado a través de la determinación del nivel de tarifas y compensaciones a percibir (subsidios) a raíz de un cálculo que contempla los costos de operación, inversión y la ganancia empresaria. En diálogo con Páginal12, fuentes de gobierno consideran "muy alta" la recomposición de tarifas realizada hasta acá, que acumula 419 por ciento en lo que va del año; así como tampoco consideran que haya lugar para un aumento de partidas para subsidios en un contexto de recorte del gasto público.

"Si no nos habilitan alguna fuente de ingresos, vamos a tener que empezar a achicarnos", asegura el sector empresario. "Achicarnos" se traduce en una fuerte desmejora Amenaza de empresas en plena negociación paritaria

# Transporte público: ¡afuera!, ¡afuera!

Si el Gobierno no otorga un aumento de tarifas o subsidios, bajarán la frecuencia y podrían echar hasta a 10.000 choferes.



La UTA amenaza con realizar una retención de tareas si no hay acuerdo paritario.

Bernardino Avila

El Gobierno convocará al Consejo del Salario en abril

# Por un salario no tan mínimo

El Gobierno convocará al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo martes 30 de abril, en busca de definir una nueva actualización del sueldo básico. Aún resta la oficialización en el Boletín Oficial. Actualmente, el salario mínimo está fijado en 202.800 pesos.

La convocatoria pautada para la previa del Día de las y los trabajadores, tiene el objetivo de fijar la suba en el salario mínimo de mayo y compensar algo de la pérdida contra la inflación que vienen registrando los ingresos de los argentinos. La última vez que se llevó a cabo fue en febrero, tras varias postergaciones. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, y el Gobierno terminó definiendo unilateralmente un aumento del 30 por ciento en el piso salarial en dos tramos, uno en febrero y el otro en marzo.

Este incremento fue insuficiente frente a la inflación de dicho periodo, que se ubicó en 51,6 por ciento. El deterioro del salario se profundizará en abril ya que la actualización de los ingresos no sería de manera retroactiva, sino que aplicaría desde mayo.

El salario inicial pasó de 156.000 a 180.000 pesos en febrero para los trabajadores mensualizados, mientras que en marzo alcanzó los 202.800 pesos. Para los empleados jornalizados, la hora aumentó de 780 a 900 pesos en el segundo mes del año y a 1014 pesos en el tercero. La Comisión reúne a representantes sindicales de la CGT y la CTA y empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA).



Empresarios y sindicatos discutirán salarios.

Sandra Cartasso

del servicio: en principio, reduciendo las frecuencias de los móviles a la vez que echando a "alrededor del 20 por ciento" de los 50.000 choferes que circulan por el AMBA. El sector empresario replica incluso una frase que en el gobierno le dicen sin pudor: "Achíquense. El sistema de transporte público de colectivos que tenemos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es acorde al de un país con 60 por ciento de pobreza."

Este jueves a las 13 los operadores de transporte de colectivos del AMBA se reunirán por zoom con sindicatos para rediscutir la paritaria firmada y homologada en febrero por el Secretario de Transporte. La negociación está trabada antes de empezar —tanto, que la UTA amenaza con una medida de fuerza que, de llevarse a cabo, sería el viernes de esta semana—.

La UTA reclama que se incorpore al salario básico de 737.000 pesos firmado en febrero un monto de 250.000 pesos que se otorgó ese mes en concepto de suma no remunerativa. En base a esto, la UTA reclama un piso de negociación de 987.000 pesos para el mes de marzo, frente a los 737.000 pesos que considera la patronal. "En marzo cobramos menos que lo que cobramos en febrero, con inflación de dos dígitos. Sin esa condición no podemos ni siquiera empezar a hablar de los aumentos del próximo trimestre", explica a Páginal 12 Mario Calegari, vocero de la entidad. El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de 12.500 millones de pesos.

En el caso de que mañana no haya acuerdo, la UTA aseguró que realizará un nuevo paro de transporte, que se estima será el viernes. Es el tercero que se realiza desde que asumió Javier Milei. El último fue hace menos de dos semanas.

El sistema de colectivos es el principal modo de transporte público utilizado por los más de cuatro millones de personas que se movilizan a diario en el AMBA, y explica el 82,5 por ciento de los viajes realizados. Cuenta con 18 mil unidades, distribuidas entre 387 líneas, empleando a más de 50 mil trabajadores.

Los ingresos del sector son regulados por el Estado, determinando el nivel de tarifas y subsidios a percibir. De acuerdo a las empresas, la diferencia entre los costos calculados por el Estado para determinar el nivel de subsidios y el costo enfrentado por los operadores es superior al 40 por ciento. "¿Cómo se cubre esta diferencia? disminuyendo la inversión y compra de nuevas unidades, lo que impacta en una mayor antigüedad del sistema y, luego, disminuyendo la frecuencia del servicio, que se traduce en más demoras y espera por parte de los usuarios", aseguran fuentes del sector empresario.

#### Por Mara Pedrazzoli

En febrero la economía se contrajo por cuarto mes consecutivo en comparación contra el año anterior, anotó una baja de 3,2 por ciento interanual. Según los datos de Indec, el deterioro que se hizo patente a partir de noviembre de 2023 pero arrastra una tendencia a la baja desde hace más de un año y medio, si se contempla la serie tendencia-ciclo que elabora el organismo. La caída se acentuó a partir de diciembre. En febrero la economía funcionó prácticamente en los mismos niveles que en enero, con una variación mensual del -0,2 por ciento. La industria y el comercio fueron los sectores de mayor incidencia negativa.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) sirve como anticipo a la publicación del dato del PBI, que informará cómo evolucionó la economía doméstica en el primer trimestre del año recién a fines de junio. El EMAE en tanto tiene frecuencia mensual. En el primer bimestre del año el nivel de actividad medido a través de este indicador cayó 3,6 por ciento.

Apenas horas después de que el presidente, Javier Milei, celebrara como "una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial" el supuesto superavit fiscal en el primer trimestre, y considerara que la inflación en niveles del 11 por ciento mensual puede ser leído como "un éxito" en su política, los datos oficiales vinculados con el "lado real" de la economía muestran esa otra realidad de la que el gobierno no habla. La actividad se resiente mes a mes, con resultados en distintos frentes de la industria que dan muestra de una coyuntura de crisis generalizada.

La mitad más uno de los sectores que componen el EMAE anotó una variación negativa en febrero respecto a igual mes del año anterior. Entre ellos, sobresalen por su mayor incidencia la industria manufacturera que se contrajo 8,4 por ciento, y el comercio mayorista y minorista que cayó 5,5 por ciento.

"En febrero de 2024, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales" decía el último informe sobre la evolución de la actividad industrial de Indec. Es decir que todas las ramas industriales atraviesan una situación crítica, si bien las más comprometidas son la producción de maquinaria y equipo -especialmente maquinaria agrícola-, las industrias metálicas básicas y los equipos de televisión, informática y telecomunicación.

La caída registrada en el comercio fue corroborada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Desde diciembre para acá, la caída de las ventas minoristas fue abrupta", afirman en dicha entidad.

Entre los diferentes rubros qu

La industria y el comercio, mayorista y minorista, encabezan el declive

# La actividad económica cae, pero lejos de Milei

Mientras el Presidente celebra como una epopeya sus resultados fiscales e inflacionarios, la industria, la construcción y el comercio siguen cayendo en picada.

monitorea el EMAE, se destaca la caída en la construcción, del 19,1 por ciento interanual. Fuentes privadas auguran que los datos correspondientes a marzo mostrarán, cuando se conozcan un cuadro peor aun. En cuanto al sector de intermediación financiera, se regitrsa un deterioro del 12,1 por ciento interanual.

La explotación de minas y canteras, señalada en cadena nacional por el presidente como uno de "los sectores que se expande por la corrección de precios relativos" y que será motor del crecimiento este año, fue el de mayor incidencia positiva sobre el EMAE en el segundo mes del año. Creció 11,7 por ciento interanual, seguido por la agricultura y ganadería, o "el campo" como eligió llamarlo el presidente para incluirlo en la mencionada lista de sectores expansivos, que mejoró en un 5,5 por ciento respecto de febrero de 2023.



Freno en las ventas, ajuste en la producción. Desde los bienes suntuarios hasta los más básicos.

I NA

Acero crudo y laminados, con bajas interanuales mayores al 40 por ciento

# Fuerte baja de la producción siderúrgica

La industria siderúrgica registró un fuerte impacto en marzo, con una caída del 41,5 por ciento interanual en la producción de acero crudo y del 47 por ciento en la de laminados terminados en caliente. Se trata de otro de los datos que muestra la situación traumática que atraviesa el mercado interno y el conjunto de los componentes de la demanda agregada.

Uno de los factores principales que influyó en el desplome fue la caída de los despachos para fábricas y para el sector de la construcción, lo que derivó en el parate de plantas de la empresa Acindar y dejó una imagen más que gráfica de la virulencia de la recesión.

Pese a un incremento del 12,6 por ciento en la producción de laminados respecto a febrero, la situación general del sector siderúrgico continúa siendo preocupante. La demanda por parte de sectores clave, como la construcción, línea blanca y envases, se mantiene deprimida, sin mostrar aún signos de recuperación, con la única excepción del sector energético

Los datos en detalle muestran caídas significativas en todos los rubros: hierro primario (-39,9 por ciento interanual), acero crudo (-41,5 por ciento), laminados terminados en caliente (-47 por ciento) y planos laminados en frío (-51,7 por ciento).

Desde la Cámara Argentina del Acero indicaron que "por el lado de la demanda, no se ven aún signos de recuperación por parte de la cadena de valor del acero, con la excepción del sector energético. Construcción, línea blanca y envases mantienen
la caída, mientras que el sector de
maquinaria agrícola aún no repunta pese a las buenas perspectivas para la cosecha gruesa"

Al mismo tiempo, menciona-

Al mismo tiempo, mencionaron que continúan las negociaciones con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que reclama mejoras salariales que compensen el
impacto inflacionario. La cámara
empresaria afirmó que busca "una
solución consensuada que permita poner fin a este conflicto", al
que calificó de "innecesario" y
responsabilizó de estar "afectando
gravemente a la producción y al
sector en su conjunto".

La producción de acero crudo en marzo de 2024 fue de 241.400 toneladas, resultando 25,4 por ciento menor que en el mes anterior, febrero, cuando se habían producido 323.600 toneladas. En relación a marzo de 2023, cuando se habían obtenido 412.800 toneladas, el descenso resultó del 41,5 por ciento.



Hay cierres de planta por falta de demanda.

Los tiempos difíciles en Aerolíneas Argentinas están a un tris de comenzar. Así lo sugirió el titular de la compañía de bandera, Fabián Lombardo, a través de una carta en la que anticipó que en los próximos días se lanzará una reducción de costos operativos que podrían incluir el recorte de vuelos de cabotaje, entre otras medidas. "Cada centavo que aporte" el Estado "tiene que ser y va a ser auditado", advirtió el representante de Javier Milei en esa empresa.

El plan de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en la aerolínea de bandera fue esbozado en una misiva que Lombardo envió anoche a los trabajadores de la compañía. Allí hizo un elogio del funcionamiento de la empresa pero advirtió que será hora de "tomar decisiones difíciles".

"En 2024 vamos a reducir a la mitad el déficit operativo" de Aerolíneas Argentina, lo que podría impactar en un recorte del 20 por ciento de los vuelos a provincias y ciudades del país, indicó el funcionario sin mencionar

"Cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista tiene que ser y va a ser cuestionado."

montos ni porcentajes de la pérdida a la que se refirió.

La primera señal del ajuste y resignación comercial se tomó semanas atrás con la suspensión de vuelos Buenos Aires-Nueva York. Pero ahora la cosa es peor: se recortará el 18 por ciento de los vuelos de cabotaje. La decisión que dejaron trascender fuentes del Gobierno citadas por distintos medios no solo va a contramano de la misión histórica de la aerolínea de bandera de interconectar al país, sino que además le allana el camino a las low cost que compiten contra la estatal.

Por el momento, lo único que dejó claro Lombardo es que "cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista tiene que ser y va a ser cuestionado". Eso, agregó, "nos obligará a todos, y a mí en particular, a tomar decisiones difíciles".

Se trata de la primera señal concreta del vaciamiento que el Gobierno activa en la empresa de bandera a la que el propio Javier Miliei habló en más de una oportunidad de "privatizar".

El mensaje de Lombardo a los trabajadores fue tajante: las medidas de recorte se aplicarán por

Recorte del 18 por ciento en los vuelos de cabotaje

# Viene el ajuste en Aerolíneas

El titular de la empresa comunicó una reducción de gastos para bajar el déficit operativo y envió una advertencia a los empleados.



El plan de ajuste del Gobierno fue planteado en una carta que su titular envió a los trabajadores.

Carolina Camps

más que los empleados "no estén de acuerdo en muchas de ellas". "Las voy a tomar con el peso de la responsabilidad que cada una implique", reforzó. Lo más llamativo de la misiva es que el ajuste fue anunciado luego de una serie de elogios que él mismo le dedicó al funcionamiento de la empresa. "Estamos compitiendo con compañías de primer nivel y lo estamos haciendo muy bien", ponderó.

Es más, elogió el "gran aporte

al desarrollo económico y a la conectividad de nuestro territorio" que hace Aerolíneas Argentinas. Inclusive alentó a los trabajadores a prepararse "para una temporada record, con una oferta de asientos histórica y priorizando las rutas que más beneficios nos traen".

Pero luego, todo fue un diagnóstico del caos. "Sería un error creer que esto es argumento suficiente para pretender que la compañía no rinda cuentas sobre su eficiencia y productividad", dijo y habló de la existencia de "un déficit operativo profundo", que llevaría más de una década.

Una de las peores advertencias de los tiempos "difíciles" a las que aludió Lombardo está en uno de los párrafos en que deja traslucir la posibilidad de que el Gobierno intervenga la compañía o bien que la ponga en manos privadas. "Si no somos nosotros mismos los que nos preguntamos dónde podemos mejorar, o qué recursos podemos optimizar, otros harán esas definiciones", amenazó el funcionario.

Lombardo es presidente de la empresa desde el 26 de diciembre del año pasado y antes se había desempeñado como director comercial, de Planeamiento y de Gestión de Rutas -Chief Commercial Officer (COO)-.

En su carta también les pidió a los trabajadores de Aerolíneas "confiar en la información que reciban de sus superiores y desde los canales de comunicación oficiales de la compañía", y sobre todo "a pensar en esta etapa como una oportunidad de poner en valor nuestra experiencia y nuestra historia".

#### Por Leandro Renou

No será el primero ni el último caso en un gobierno que, según los que conocen el paño, generará en el corto plazo novedades constantes sobre irregularidades, sospechas de negocios privados y dobles roles. Pero el asunto llama la atención: un funcionario de Javier Milei, designado recientemente como asesor en desregulación económica, ejerce en paralelo como lobista de empresas privadas, entre ellas una gran minera multinacional muy interesada en proyectos de litio.

La referencia es para Shunko Rojas, exfuncionario de Mauricio Macri y actual asesor en la Unidad de Desregulación de la Economía que comanda Federico Sturzenegger. Rojas, que desde principios de año ocupa ese cargo, produjo un hecho inédito. Según supo Páginal12, el 6 de febrero hubo una audiencia de la Minera Río Tinto, una multinacional británica, con José Ignacio García Hamilton, secretario de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía. Esa reunión, según consta en el Registro Unico de Audiencias del Ministerio del Interior, la pidió el propio Shunko Rojas, que en ese reporte figura en el doble rol de asesor en desregulación y solicitante por parte de la empresa Río Tinto.

"El solicitante participó de la audiencia en representación de la Persona Jurídica Río Tinto", destaca el documento que blanquea ese encuentro, que se dio en el edificio de Hacienda. En ese mismo mitin, por parte directa de la empresa, fueron de la partida María Paula Uribe, directora de Relaciones Institucionales de Río Tinto para América latina, y Santiago Cicchetti, responsable de Relaciones Institucionales para Argentina.

La historia es curiosa y hasta grotesca. A fines de enero, más precisamente el 25 de ese mes, el ministro de Economía, Luis Caputo; su vice, Juan Pazo, y Sturzenegger recibieron a empresarios de diferentes sectores para pedirles apoyos en las ideas del DNU y la ley ómnibus. Sentado al lado de Sturzenegger, cerca de la cabecera de mesa, estaba el propio Shunko Rojas. O sea, con diferencia de días, entre el 25 de enero y el 6 de febrero Rojas se presentó como funcionario nacional y, luego, como funcionario nacional y a la vez lobista minero.

Cabe recordar que el DNU de desregulación de la economía, que básicamente liberó de controles de precios y regulaciones para los privados, favoreció a muchos sectores, entre ellos el minero: se derogaron por esa vía el Sistema Nacional de Comercio Minero, que tenía bases de

#### Cámara de Comercio

### El consumo, en baja

■ I Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio registró en marzo una caída del 3,8 por ciento interanual. Si bien hubo un incremento desestacionalizado de 0,8 por ciento frente a febrero, el consumo sigue en baja por la pérdida de poder adquisitivo del salario real. El indicador estima un ingreso nominal promedio de 973.000 pesos en marzo. Ese ingreso implica una caída de 17 por ciento en términos reales. De esta forma, el IC acumula una baja de 3,1 por ciento en el primer trimestre contra igual período de 2023. Desde la Cámara de Comercio analizaron la situación coyuntural y explicaron que "los significativos incrementos en los precios de bienes regulados, especialmente en sectores como educación y tarifas de servicios públicos como la electricidad, (...) resultaron en una continua disminución del ingreso real de los hogares, erosionando su poder adquisitivo".

Quién es el socio de Sturzenegger que trabaja para las mineras

# Un funcionario que es lobista

Shunko Rojas, actual asesor de la Unidad de Desregulación de la Economía, fue a una audiencia con el doble rol de estatal y representante de la minera Río Tinto.



Rojas junto a Sturzenegger, su mentor y superior en Desregulación.

datos de comercio, centros de información y consulta y aportaba datos de la oferta y demanda interna y externa de productos mineros. En paralelo, el DNU 70 derrumbó el Banco de Información Minera, que relevaba y procesaba información sobre equipamiento y recursos humanos. En pocas palabras, dos puntos que ponían a disposición información pública del sector. El DNU lo redactó Sturzenegger para un supuesto gobierno de Patricia Bullrich, pero luego se lo dio a Milei. Rojas participó en

### Un negocio a observar

esa redacción.

O por las artes de Rojas o por arte de la casualidad, de allí en adelante representantes de la minera Río Tinto empezaron a circular fuerte en reuniones oficiales con funcionarios de alto rango de Milei. Dos muy importantes: un encuentro con el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, y Pazo, el segundo de Caputo, y la otra con la canciller Diana Mondino. Las dos fueron el mismo día, el 12 de marzo. Por parte de la empresa hubo altos directivos nacionales y globales, además de Paula Uribe, que también estuvo en aquel encuentro donde Shunko Rojas jugó el doble rol de manera formal.

No es novedad que, tras su salida de la función pública, hayan sido mayoría los funcionarios que arman consultoras, pero una cosa es la consultoría y la otra una agencia de lobby. Uno de los casos más emblemáticos pero que no fue de doble rol es el de Nicolás Dujovne, que venía de la consultoría privada antes de llegar a Hacienda y, al salir, potenció sus negocios y su cartera de asesoría con contactos que obtuvo de las reuniones del G-20 que se celebraron en Argentina.

Shunko Rojas, por su parte,

que se cele
El Consejo Directivo de la Unión Trabajadores del Estado de

luego de dejar Comercio Exterior, abrió la empresa Quipu, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Federico Lavolpa, director de Comercial Internacional en Quipu,

ción de la Asamblea.

ilos el director comercial del supermercado Jumbo, Carlos Corro, uno de los que aceptó las recomendaciones de Caputo para salir a bancar el relato de la baja de precios del gobierno de Milei.

parte,

# UNIVERSIDAD NACIONAL de MAR DEL PLATA

### Llamado a **CONCURSO DOCENTE**

# Facultad de Ciencias Agrarias

Departamento: Introducción a las Ciencias Agrarias

Cargo y Dedicación: Un (1) Jefe de Trabajos Prácticos, Regular, Dedicación Exclusiva

Cargo y Dedicación: Un (1) Ayudante Graduado, Regular, Dedicación Exclusiva

Departamento: Producción Animal

Cargo y Dedicación: Un (1) Ayudante Graduado, Regular, Dedicación Exclusiva

Mas información y especificación de las Asignaturas www.mdp.edu.ar/concursos

presente.

Rubén Grimaldi Secretario General

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Abril de 2024

la República Argentina, convoca a los afiliados a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de

Junio a las 10 hs. en primera convocatoria y luego de una

hora de espera en segunda convocatoria con los afiliados

presentes, a realizarse en Balcarce 460 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de Presidente y Secretario para la realiza-

2. Designación de dos afiliados para refrendar el Acta.

3. Puesta en consideración y aprobación de la

Se informa que se ponen a disposición de los afiliados

Memoria y Balance General a partir de la publicación de la

Memoria y Balance General al 31 diciembre de 2023.

tras que Lucas Barreiros, que fundó la consultora con Rojas, supo ser en los años del PRO el director de Asuntos Estratégicos de Comercio Internacional. En esa empresa, Quipu, no se identifica a los clientes, pero este diario supo que, además de Río Tinto, se asesora a empresas como Dow Chemical y la US Chamber. En este escenario, este diario viene contando que los faroles

fue exsubsecretario de Comercio

Exterior de ese gobierno; mien-

En este escenario, este diario viene contando que los faroles están cada vez más apuntados a nexos empresarios en el Ministerio de Economía. Un dato de color: García Hamilton, que viene de los grandes supermercados, era parte de las mesas con empresarios que armaban Caputo y Pazo fuera de la función pública. En esos convites, que en estas páginas se relataron en detalles, había muchos empresarios, entre

gobierno de Macri y tras la salida del cargo armó una consultora de lobi que dirige con varios excompañeros del PRO.

Rojas fue funcionario del

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) amplió la medida cautelar presentada contra las prepagas a cinco empresas más, con el objetivo de que las firmas recalculen los aumentos de los últimos meses en función de la inflación y devuelvan a los usuarios lo cobrado por encima de ese incremento. Es tan obvia la contradicción del Gobierno, que ahora quiere que la Justicia regule lo que el propio Ejecutivo desreguló hace cuatro meses, pero que además lanzó una medida por parte de la Secretaría de Comercio sobre un puñado de empresas y al mismo tiempo un amparo más general, que una jueza federal cursó un pedido "aclaratorio".

El organismo estatal incorporó al Hospital Alemán, Hospital Británico, Cemic, Grupo D.D.M. SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora a la denuncia por "abuso de las empresas de medicina prepaga en la determinación de los aumentos de cuotas de sus usuarios", según explicaron desde Casa Rosada. Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abar-

Se incorporó al Hospital Alemán, Hospital Británico, Cemic, Grupo D.D.M. SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora a la denuncia.

ca a 23 empresas de medicina prepaga. "No se trata de una intervención del mercado sino justamente lo contrario: una acción que lleva adelante la Superintendencia en su rol de fiscalizador para que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia", dice el Gobierno.

El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre y que se disponga la devolución de las subas que superaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde el Ejecutivo precisaron que "la medida cautelar se basa en resguardar la competencia en defensa del libre mercado frente a las prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y exceso en la determinación arbitraria e injustificada del aumento de las cuotas".

Por otro lado, está la situación de la medida tutelar por cartelización aplicada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria. Esta medida ya está operativa, por lo que las empresas afectadas deben recalcular sus cuotas. En este caso, las empresas que se ven alcanzadas por la medida son GalePresentación de la Superintendencia de Servicios de Salud

# Se agranda la medida cautelar

El Gobierno amplió la lista de empresas sobre las cuales le pide a la Justicia que intervenga para retrotraer precios.



Se estima que las prepagas ya representan un tercio del salario formal promedio.

Gonzalo Martinez

no, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la Unión Argentina de Salud (UAS) y su extitular Claudio Belocopitt, también presidente de Swiss Medical S.A.

Es curioso que el discurso que esgrime el Gobierno esté totalmente a contramano de lo que planteó el DNU 70, que fue el puntapié inicial para las subas de las prepagas. Dicha norma desarticuló cualquier tipo de regulación sobre los precios del sector. Esta contradicción no es solamente una curiosidad. Por caso, la jueza en lo Civil y Comercial Federal Mercedes Maquieira cursó un pedido al Gobierno como una "aclaratoria" tanto sobre los términos del amparo como en relación a la medida tutelar emitida por la Secretaría de Industria y Comercio en torno a las tarifas de las empresas.

Es que, en los hechos, el Gobierno le pide al Poder Judicial que les ordene a las prepagas que retrotraigan el aumento de tarifas que, por una parte, fue autorizado por el DNU 70/23 y, por la otra, fue supuestamente neutralizado mediante una resolución de un organismo -la Secretaría de Comercio- que depende del propio Ejecutivo.

Por otro lado, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una resolución en la que hace lugar a un amparo, instaura que el aumento de las prepagas debe ajustarse a la fórmula de suba de la inflación y define que la diferencia acumulada en estos meses quede como "crédito" a favor del afiliado. Se trata de un caso particular pero representa un precedente.

Después de un día de euforia, las cotizaciones registraron leves bajas

# Acciones y bonos se tomaron un respiro

La bolsa porteña y los bonos en dólares operaron con bajas ayer, un día después de la expectativa que había generado el discurso televisivo del presidente Javier Milei, donde se esperaban anuncios como el de unificación cambiaría que finalmente terminaron sin materializarse. Milei se limitó simplemente a confirmar el superávit fiscal primario y financiero en el primer trimestre, algo que el mercado anticipaba.

El índice líder del MerVal perdió un 1,8 por ciento, alejándose de su nivel record anotado a inicios de febrero. Las bajas más pronunciadas fueron las acciones de Edenor (-4,7 por ciento), Aluar (-4,2 por ciento) y Sociedad Comercial del Plata (-3,2 por ciento). En su cadena nacional del lunes por la noche, Milei anunció un superávit fiscal equivalente al 0,2 por ciento del PBI en el primer trimestre y ratificó su compromiso de atacar el gasto público para combatir la elevada inflación.

Los bonos soberanos en dólares operaron con bajas después de escalar hasta un 6,2 por ciento el lunes y superar paridades del 60 por ciento. Las mayores caídas fueron lideradas por el Global 2035, el Global 2030 (-1,4 por ciento) y el Global 2029 (-1,1 por ciento). El riesgo país medido por el JP Mor-

gan rebotó un 1,2 por ciento a 1174 puntos básicos. Sin embargo, algunos analistas indican que podría perforar los 1000 puntos los próximos meses. En el detalle de cotización de algunos bonos, los operadores del mercado destacaron que los Bopreales operaron mixtos, con algunas leves subas,



El dólar MEP terminó en 1006 pesos.

mientras que los soberanos dolar linked tuvieron un comportamiento dispar. Los bonos CER siguieron con caídas de hasta un 5,5 por ciento.

Esta respuesta del mercado a los anuncios de ultima hora de Milei deja en claro que hubo una reacción de desilusión ante la falta de definiciones sobre el frente cambiario por parte del presidente Milei en su mensaje televisivo. Algunos operadores del mercado daban por hecho que podía darse inicio a nuevos esquemas como el de competencia de monedas, algo que finalmente no ocurrió y que deja al descubierto la complejidad de eliminar los controles cambiarios. Por el momento, mientras se mantiene el control cambiario, los dólares financieros siguen en una fase de fuerte apreciación. Este martes el dólar MEP terminó en 1006 pesos, con una caída de 0,8 por ciento. El contado con liquidación, por su parte, cerró en 1057 pesos y marcó una baja del 0,6 por ciento.





ESTE DOMINGO EN SU KIOSCO

OPCIONAL CON









## ESCRIBEN

FELIPE PIGNA La ley de Mi lei

DEMIÁN VERDUGA Unidos y organizados

PAULA MESCHINIY MATÍAS SABA Informe sobre el estado de la clase

GRACIELA QUEIROLO

Entre la fábrica y el hogar

ARACELI BELLOTTA
Los cimientos legales

NATALIA SALVO La justicia social y el limite al capital

ALBERTO LETTIERI Un largo camino de sacrificios y logros ALBERTO ROBLES

La otra reforma laboral

BOYANOVSKY BAZÁN
Neoliberalismo y movimiento obrero

CARLOS BOYADJIAN
Precarización laboral

anacrónico

ÁLVARO RUIZ Un paradigma precarizador y

EDUARDO RINESI Desafiliación y desafección

GUSTAVO SARMIENTO El futuro ya llegó

RICARDO RAGENDORFER A vos te va a pasar...

### ENTREVISTAS

RUBÉN CORTINA Por Damián Fresolone

HÉCTOR RECALDE Por Oscar Muñoz

ANA CASTELLANI Por Adrián Melo

RELLY OLMOS
Por Melisa Molina



1 ROSARIO

### Seis presos por amenazas

Seis personas quedaron detenidas hasta ahora, tras un total de 18 allanamientos realizados en el marco de la investigación por los ataques armados contra el Sindicato de la Carne y frigoríficos de Rosario y Villa Gobernador Gálvez que se suceden desde hace algunas semanas. Según informaron fuentes policiales, este martes se realizaron cinco nuevos alla-



namientos en la ciudad de Rosario, de un total de 18. Los últimos operativos se llevaron a cabo en Sánchez de Thomson 200 bis, Centeno 200, Maestro Santafesino N 5/6, Jorge Cura 2600 y Isola al 300 bis. El fin de semana pasado había sido detenida una mujer cuyo marido, Cristian "Pupito" Avalle, está vinculado a la banda Los Monos y se encuentra preso en el penal de Ezeiza.

### I MENDOZA

# Agresión y robo brutal

Una joven salía del boliche donde festejó su cumpleaños y fue noqueada por una patota de delincuentes que intentaron robarle su auto. La víctima estaba acompañada de sus hermanos y mientras caminaban sobre la calle San Martín, tras salir del boliche Iskra en pleno centro de Godoy Cruz, observaron que el auto había sido forzado y que un grupo de jóvenes intentaba llevárselo.



Frente a esta situación, comenzó una pelea. Uno de los
agresores le pegó una piña en
la cabeza y la chica cayó desmayada al asfalto. De manera
inmediata, sus hermanos la
trasladaron al hospital donde
confirmaron que resultó con
lesiones producto de la golpiza: "Presenta problemas auditivos y también para comer
porque el golpe le afectó la
mandíbula", contaron.

Una mujer es acusada de matar a sus dos hijos de unos 15 y 17 años. El caso estremeció a la localidad de Alta Gracia el lunes a la tarde. Vecinos comentaron que los menores tenían discapacidades.

El fiscal Alejandro Peralta Ottonello confirmó que la madre fue detenida e imputada de homicidio agravado por el vínculo reiterado en dos hechos. El funcionario ordenó que la sospechosa quedara alojada en la cárcel de Bouwer.

Personal policial llegó a la vivienda de barrio Villa Camiares, en inmediaciones de la ruta C45, alertado por el llamado de un familiar de las víctimas. En el domicilio encontraron a los menores sin vida y buscan determinar cuándo se produjo el fallecimiento. "Dataría de hace un tiempo", indicó el fiscal que aguarda los informes de autopsia.

"Había dos tubos de oxígeno, pero va a ser materia de investigación", explicó Peralta Ottonello al ser consultado si los meno-

Al ser consultado sobre si los chicos eran electrodependientes el fiscal dijo: "Había dos tubos de oxígeno que investigaremos".

res eran electrodependientes. La principal hipótesis que se maneja por estas horas es que habría sido la mujer quien desconectó a los adolescentes.

El lugar fue cercado para preservar la escena. Mónica, una vecina del sector, contó que "los chicos se movilizaban en silla de ruedas y tenían una alimentación especial". Comentó que la familia "es conocida por todos en el barrio".

Los padres se habían separado y los hijos vivían en la misma casa que la madre, afirmaron. "Hay mucha conmoción, mucha gente que no se explica cómo pasó esto y asustada, son unas criaturas", expresó la vecina que habló sobre lo sucedido.

Según algunas hipótesis preliminares, la mujer habría tenido una separación conflictiva con su exmarido y, a partir de ese momento, empezó a amenazarlo cada vez que él intentaba visitar a sus hijos, según indicaron medios locales.

"No era muy sociable y no le gustaba que fuera gente a su casa", señaló Mónica en su testimonio. "El hombre es albañil y se habría separado de la mujer hace un año", comentó otro vecino, que manifestó que lo conoSe investiga si los dos chicos tenían discapacidad

# Acusada de haber matado a sus hijos

Una mujer fue encontrada en un barrio vulnerable de Alta Gracia, en Córdoba, junto a los cadáveres de los adolescentes.



La policía aguarda el resultado de las pericias e informes forenses.

ce porque le realizó diversos trabajos en su casa.

Por la manera en la que se encontraron los cuerpos, los investigadores creen, en prinicipio, que los chicos habrían sido desconectados por su madre y que, de esta manera, los dejó morir.

Respecto a la acusada, es por el momento muy poco lo que se sabe. Investigadores señalaron que pertenecía a una iglesia evangélica de la ciudad. De hecho, según algunas versiones, cuando la policía llegó al lugar, encontró a la mujer rezando al lado de los cadáveres de sus hiios.

Podría ir a prisión por el abuso de una menor

# Felipe Pettinato, complicado

El fiscal en lo penal de San Isidro Matías López Vidal pidió la pena de dos años de prisión en suspenso para Felipe Pettinato por haber abusado sexualmente de su entonces cuñada de 14 años, en 2018.

El pedido fue al inicio del juicio contra el hijo del músico, a raíz de la denuncia de la menor, quien hoy declaró ya siendo mayor de edad. También lo hizo su hermana, con quien Pettinato tuvo una hija aunque están separados. Además, la madre de la víctima declaró y ratificó los términos de la denuncia de su hija.

El fiscal dio por probado el hecho y pidió la condena de dos años de prisión en tanto que el particular damnificado, el representante legal de la víctima, reclamó la pena de dos años y medio. Por su parte, la defensa de Pettinato pidió su absolución por inexistencia del hecho o bien que se aplique la duda en favor del imputado.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en marzo de 2018 cuando Felipe dormía en la casa de su en-

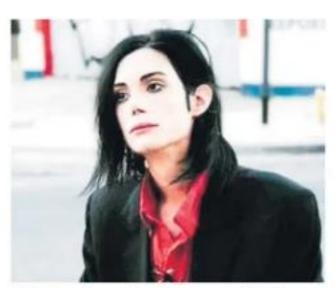

Habría abusado de su excuñada.

tonces pareja Sofía Colosante. Durante la madrugada, él se levantó y se cruzó con la hermanastra de ella. La acusación refirió que él la tocó en sus partes íntimas por sobre sus prendas. La denuncia fue realizada un tiempo después.

En el juicio se incluyó el testimonio por escrito del neurólogo Melchor Rodrigo, quien lo asistía a Pettinato y murió en mayo de 2022 en extrañas circunstancias, cuando ambos cenaban en un departamento de Belgrano. Es que Pettinato logró salir sin ningún tipo de lesión en tanto que Melchor quedó atrapado por las llamas. Por eso, también está procesado por incendio seguido de muerte. El próximo lunes a las 12 horas, el juez dará a conocer el veredicto.

Denuncian la criminalización de población migrante en la era Milei

MI 24 04 24 P12

# La xenofobia está en aumento

Por Ludmila Ferrer

En la Legislatura porteña se realizará un encuentro para denunciar la criminalización de la población migrante. También, para visibilizar la intención de los gobiernos locales y nacional de restituir el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del macrismo, que modificó la Ley de Migraciones y permitió la expulsión de extranjeros del país en forma exprés entre 2018 y 2021.

"Observamos con preocupación la vuelta de discursos y decisiones que expresan una discriminación manifiesta hacia la población migrante en nuestro país. Ese decreto trajo consecuencias muy graves en la población migrante y sus familias, en especial en mujeres migrantes y sus hijos. Todavía hoy seguimos acompañando a esas familias que fueron separadas violentamente", dijo a Páginal12 Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (Caref), una de las organizaciones que convoca al evento que se realiza a las 17 horas, en el salón Montevideo.

Desde la asunción de Javier Milei, las agrupaciones que trabajan con migrantes han notado un aumento en la xenofobia tanto en los discursos como en las políticas. Uno de los ejemplos más preocupantes es el hecho de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recicló su protocolo represivo y pidió por la restitución del DNU 70/2017, que ya había implementado como funcionaria del expresidente Mauricio Macri, para expulsar de manera exprés a personas extranjeras.

Asimismo, Liguori afirmó que otras "señales de alarma" que detectaron fueron "la propuesta de 
cobrarles un arancel a personas 
extranjeras en las universidades 
públicas" para las carreras de grado. A esto se suma la decisión de 
distintos gobiernos provinciales 
de cobrar la atención médica a 
extranjeros en hospitales públicos, como es el caso de Salta.

"Hay un clima de época que facilita cuestiones que van absolutamente en contra de todas nuestras normas, tanto de la Ley Nacional de Migraciones como los tratados internacionales que están en nuestra Constitución o las leyes que tienen que ver con salud pública –sostuvo la directora ejecutiva de Caref–. Se va generando una escalada donde la población migrante queda en el ojo de la tormenta, como un grupo particularmente vulnerable y al que se lo marca como responsable de las Varias organizaciones harán un acto en la Legislatura porteña y advierten sobre la intención del Gobierno de restituir el DNU de Macri para expulsar extranjeros.



Habrá un acto en la Legislatura para visibilizar la criminalización.

A SCHOOL STATE OF SCHOOL

su familia.

dificultades por las que atraviesan, por ejemplo, la educación, la salud o la seguridad".

En 2017, el expresidente Macri dictó el DNU –que en 2021 dio de baja el gobierno de Alberto Fernández– que modificó una docena de artículos de la Ley de Mi-

"Observamos con preocupación la vuelta de discursos y decisiones que expresan una discriminación manifiesta hacia la población migrante".

graciones y que estableció nuevos impedimentos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país. Además, aceleró los trámites de expulsión y redujo las garantías procesales. En ese marco, Migraciones podía solicitar la expulsión de personas extranjeras que habían cometido delitos -que en general eran delitos menores- aunque hubieran cumplido su condena, o de quienes todavía no tenían una condena firme en tiempos tan breves que no daban lugar a despedirse de sus familias y mucho menos, a una legítima defensa. Además, la expulsión podía implicar, en aquel momento, la prohibición de reingreso a Argentina de por vida.

Según datos que obtuvo Caref, durante los dos primeros años de vigencia del DNU, el 54 por ciento de las órdenes de expulsión (casi 5000) fueron por irregularidad migratoria y el 43 por ciento restante (casi 4000), por condenas que no estaban firmes.

"El DNU tuvo un impacto subjetivo muy fuerte en la separación de las familias. Por primera vez comenzamos a observar expulsión de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, con niños y niñas a cargo que habían nacido en otros países y niños y niñas argentinos", expresó Liguori. La situación era desesperante: las madres eran expulsadas mientras que los niños quedaban en el país.

Uno de los casos más conocidos fue el de Vanessa Gómez Cueva. una mujer peruana que vivía en Argentina hace 15 años y que había cumplido una condena de cuatro años de prisión por infringir la ley de drogas. A principios de 2019, la Policía Federal fue a buscarla a su casa en La Plata, de donde se la llevaron con su hijo lactante de dos años "para firmar unos papeles". Al día siguiente los subieron a un avión para expulsarlos del país, separando a la mujer de sus otros dos hijos. Gracias a la mediación de Naciones UniI AFP

El legislador Matías Barroetaveña, que organiza el evento en la Legislatura, opinó: "Es imperativo proteger los derechos de las personas migrantes y sus familias en el proceso penal, considerando siem-

das, pudo regresar y reunirse con

pre el principio del interés superior del niño y evitando que los casos de violación de derechos lleguen a instancias internacionales".

Para Liguori, el DNU "operó en condiciones de absoluta violencia institucional, generando expulsiones que entendemos eran injustas y discriminatorias". Y finalizó: "Hay muchas razones por las cuales no es deseable en lo más mínimo volver a lo que planteaba el DNU. Ya la Ley de Migraciones

En 2017, el expresidente Macri dictó un DNU que estableció impedimentos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.

prevé en qué casos el Estado argentino puede expulsar extranjeros y el procedimiento que garantiza una debida defensa para que sea posible. El DNU rompe con todo eso y genera mucho daño no sólo en las personas expulsadas, sino también en su entorno".

### Presentación del Documental



Hoy a las 19 HS.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Auditorio UMET
Sarmiento 2037 - CABA

El regreso a la Luna se perfila en un futuro próximo y desde allí el salto a Marte, un trayecto que será un desafío físico y psicológico para los astronautas y que la ciencia ficción resuelve con la hibernación, pero ¿se podrá algún día "dormir" durante los viajes espaciales?

La hibernación humana "no será una realidad en un futuro cercano, aunque a largo plazo podría ser posible", dijo Angelique Van Ombergen, de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este es un terreno en el que investigan con animales grupos como el del neurofisiólogo Matteo Cerri, de la Universidad de Bolonia (Italia), que ha conseguido inducir un estado similar en ratas.

Aunque el término popular es hibernación, lo correcto sería hablar de torpor, un estado fisiológico en el que el metabolismo se reduce a niveles muy bajos para sobrevivir a períodos de escasez de recursos.

Muchos osos o ardillas y otros roedores adoptan esa estrategia, que puede ir desde algunas horas o días hasta meses. Cuando el torpor es muy largo se divide en períodos, normalmente cada 24 horas hay un ligero despertar. Estos largos períodos de torpor con breves despertares es la hibernación, precisó Cerri.

#### **Efectos positivos**

La ciencia ha observado, en estudios con animales, que el torpor tiene "efectos positivos" frente a algunos de los riesgos a los que harán frente los humanos en el espacio, destacó Van Ombergen, responsable de Ciencias de la Vida en la ESA. Por eso, es importante conocer sus mecanismos y ver si se pueden reproducir.

El espacio es un ambiente hostil para los humanos y la ESA explora gran cantidad de opciones para que los astronautas puedan viajar por él. Van Ombergen no descarta que, en 20 o 30 años, "para misiones realmente largas", la hibernación pueda ser "realmente una opción viable".

Los astronautas en falta de gravedad desarrollan atrofia muscular, mientras que los osos no la sufren al despertar. Lo mismo sucede con la pérdida de masa ósea: frente al desarrollo de osteoporosis en las personas, los animales mantienen la estructura de sus huesos, indicó Cerri.

La radiación cósmica se sabe que puede ser muy perjudicial para la salud de los astronautas, dijo Van Ombergen, pero los animales en torpor "están mucho más protegidos de los posibles daños".

Los largos meses o años de un viaje espacial también supondrán –recordó– importantes desafíos psicológicos para los astronautas, con sentimientos como la soledad o la claustrofobia por el confinamiento en un pequeño espacio, que podrían reducirse si parte del trayecto se hiciera hibemando.

Los viajes espaciales con pasajeros "dormidos" y con un metabolismo muy reducido también suponen venLa Agencia Espacial Europea estudia la hibernación

# A dormir fuera de la Tierra

Aunque parece de ciencia ficción, hay muchas investigaciones sobre los mecanismos que permiten a los animales hibernar y volver a la normalidad.



La ciencia considera que, a largo plazo, la hibernación humana es posible.

tajas desde el punto de vista logístico y económico. Menos necesidad de agua y comida –subrayó– reduce el peso de los suministros y el coste.

Inducir el torpor en el ser humano "no es algo que esté a la vuelta de la esquina, pero estamos trabajando en ello", indicó Cerri, aunque apuntó una segunda posibilidad.

Se trata de entender cómo funcionan algunos de sus mecanismos y poder usarlos independientemente, por ejemplo, desarrollar un procedimieninicia una secuencia de eventos para que el cuerpo consuma menos oxígeno, en particular en algunas zonas ligadas al control de la temperatura y el metabolismo.

Diversas líneas de investigación estudian sobre qué punto de ese circuito sería mejor actuar con los menores efectos secundarios, detalló Cerri, que también colabora con la ESA.

Su equipo empleó una molécula que, "de hecho, apaga" un pequeño

Los viajes espaciales con pasajeros "dormidos" y con un metabolismo muy reducido suponen ventajas logísticas y económicas.

to que mantenga los músculos activos o proteja de la radiación, con lo que no sería necesario inducir el torpor en todo el organismo, "podría ser una aplicación selectiva, quizás farmacológica".

### Cómo se desencadena

Para dar con la forma de sumirse en ese estado, primero hay que saber qué lo desencadena, cómo el cerebro

grupo de neuronas. Otros investigadores han usado otras moléculas en todo el cerebro o los ultrasonidos, también se investiga en una combinación entre medicamentos e hipotermia, lo que lleva a los tejidos a reducir el metabolismo.

Pero también hay que entender cómo el cuerpo se 'despierta'. "En de nuestros modelos artificiales – explicó ventana Cerri– basta con suspender lo que se estaba haciendo, pero no sabemos si ces.

en tiempos más largos será lo mismo", por eso quieren entender "dónde se esconde la tecla del despertar", cómo y cuándo el cerebro da la orden

### **Aplicaciones médicas**

Durante el torpor el organismo funciona de forma especial, por ejemplo la actividad eléctrica del cerebro es muy diferente a la del sueño, la anestesia o el coma, lo que puede tener beneficios médicos también en la Tierra.

Cerri estima que podría dar más tiempo a pacientes que necesitan un trasplante, por ejemplo, en una hepatitis grave fulminante, ralentizar algunos tumores o emplearse en ciertos tipos de cirugía muy invasivas.

Además, los animales desarrollan modificaciones "que se parecen mucho a las que se producen en el Alzheimer", pero cuando despiertan el cerebro vuelve a su estado anterior e incluso mejora su rendimiento. "Entender cómo hacen para volver a la normalidad podría esconder alguna clave para hacer frente a esa enfermedad".

En definitiva, el torpor abre una ventana de oportunidad para que algunas terapias puedan ser más eficaces.

"Un hito evolutivo", así es como describen al descubrimiento científico que tiene a investigadores de todo el mundo asombrados. En la Universidad de California encontraron una especie de alga marina que evolucionó y desarrolló la capacidad de aprovechar el nitrógeno del ambiente gracias a un organelo especial y una beneficiosa simbiosis con una cianobacteria. Este descubrimiento desafía el entendimiento que se tenía sobre las células y tiene el potencial de revolucionar la agricultura para siempre.

Los seres vivos pueden dividirse en dos grandes grupos, los que tienen células procariotas (sin núcleo) y los que tienen células eucariotas (con núcleo). El entendimiento general era que los seres del segundo grupo, como los hongos, las plantas, los animales y las algas, no podían extraer el nitrógeno del aire y emplearlo para su alimentación, pero este hallazgo demostró lo contrario. Según el artículo publicado en la revista Science, un endosimbionte bacteriano del alga marina Atelocyanobacterium thalassa, capaz de fijar nitrógeno, está evolucionando hacia volverse una organela interna de la célula del alga, bautizado como "nitroplasto".

"Una endosimbiosis de esta magnitud ha ocurrido muy pocas veces en la historia de la vida en la Tierra, pero con consecuencias trascendentales", dijo Ignacio Soto, investigador del Conicet, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y director del Laboratorio de Biología Integral de Sistemas Evolutivos en Exactas.

La endosimbiosis es una relación muy estrecha entre organismos, donde uno de ellos reside dentro del otro, e incluso evolucionan a una mayor fusión genética, de manera tal que dejan de existir como entidades separadas. Soto explicó que "este proceso es trascendental porque es la base de aparición de la vida compleja en nuestro planeta y la de las células eucariotas que conforman nuestros cuerpos y la de todos organismos multicelulares".

El investigador aclaró que, tanto las células con núcleo y mitocondrias, que aparecieron hace aproximadamente unos 1.500 millones de años, como los cloroplastos, que permitieron la aparición de la vida vegetal, deben su origen a un proceso de endosimbiosis. Y en ese sentido, explicó que "la adquisición de nitroplastos por parte de esta alga, según el estudio, es un proceso evolutivo muchísimo más reciente que el de las mitocondrias y cloroplastos con 'solo' 100 millones de años de antigüedad aproximadamente".

El nitrógeno es un elemento esencial para la estructura y funcionalidad de los seres vivos. Está presente en el ADN del ser humano y es fundamental para la pro-

# Hallan un alga que fija el nitrógeno del aire

El descubrimiento abre las puertas a investigaciones sobre cultivos que no necesiten ser fertilizados "desde afuera", pues las plantas podrán aprovechar el gas presente en la atmósfera.

ducción de las proteínas que lo conforman. Pese a que es indispensable para la vida, hay pocas especies que puedan transformar el nitrógeno gaseoso del aire en nitrógeno disponible para ser utilizado por los organismos, por lo que, en muchos contextos, termina siendo un recurso limitante para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, los humanos lo adquirimos a través de la alimentación, por lo tanto la cantidad de nitrógeno disponible en los suelos para las cosechas es de suma importancia.

Nicolás Lois, biólogo, becario posdoctoral del Conicet y docente de la Facultad de Exactas UBA, explicó que "se conocía un grupo grande de bacterias, cianobacterias del género Trichodesmium, que son capaces de tomar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera; se descubrieron también los genes que están asociados a la fijación de nitrógeno y se reportó su presencia en otros grupos de bacterias que se asocian a otros seres vivos, con distintos niveles de interacción". Pero según Lois, este descubrimiento es "el nivel más íntimo que se conoce" del fenómeno: "Una simbiosis tan intensa que la bacteria, viviendo dentro de otra alga unicelular le traspasa parte de sus funciones vitales y sincroniza su reproducción a tal punto que las consideramos una sola especie".

Este hallazgo no solo es de notable importancia para la biología, sino que además podría revolucionar la forma en la que se cultiva. "Fijar nitrógeno, obtenerlo a partir del aire o el agua y convertirlo en moléculas aprovechables por los organismos es una capacidad muy valorada porque es un nutriente necesario para el crecimiento de las plantas y algas y muchas veces escaso. En tierra firme muchas plantas tienen relaciones simbióticas con bacterias del suelo que son las que pueden fijar nitrógeno y aportar esos nutrientes o directamente el hombre introduce el nitrógeno a partir de fertilizantes", explicó Soto.

Hace 100 años dos químicos alemanes, Fritz Haber y Carl Bosch, encontraron una manera de utilizar el nitrógeno del aire para hacer amoníaco, con lo que se hacen los fertilizantes indispensables para la alta producción de

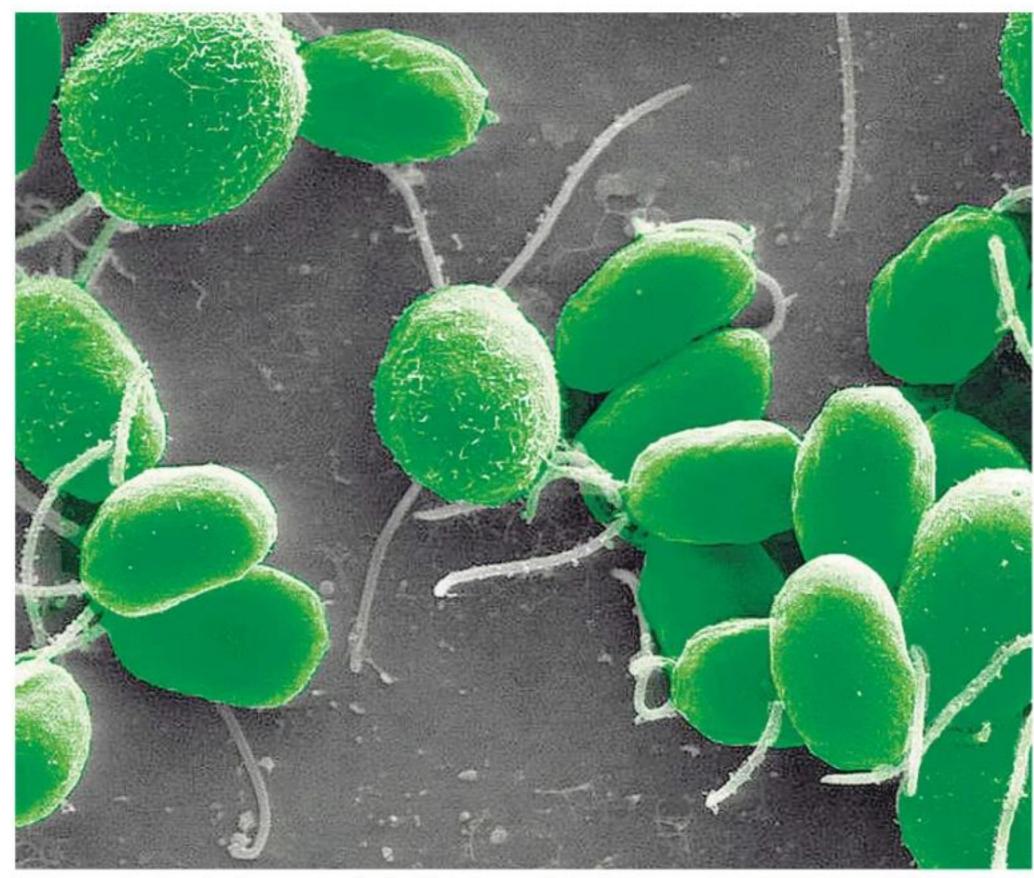

El alga tiene una relación simbiótica con la bacteria y se genera una célula distinta.

Para qué sirve todo lo que se le agrega en la molienda

# Permiten no enriquecer la harina

El gobierno nacional, a través de la Resolución 675/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud, Mario Russo, le permite a la firma Molinos Río de la Plata SA producir tapas de empanadas La Salteña con harinas sin enriquecer.

"Hácese lugar a la excepción al cumplimiento del artículo 3º de la Ley N° 25.630, solicitada por la firma Molinos Río de la Plata SA, autorizándola a elaborar, con empleo de harina sin enriquecer, de acuerdo con la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 597/03, el producto: 'Tapas para empanadas de hojaldre, Marca: La Salteña, Nombre de fantasía: Tapas para Empanadas Rotiseras Hojaldradas, RNPA en trámite según expediente N° 2023-16103433", se informó hoy en el BO.

La Resolución 675/2024 publicada ayer comienza con el siguiente párrafo: "En la que la Ley Nº 25.630 de prevención de las anemias y las malformaciones del tubo neural, impone a quienes elaboran productos alimenticios la obligación de utilizar harina adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina".

Es decir, se pide que se utilice harina enriquecida. ¿Qué hizo Molinos Río de la Plata? Pidió hacer la tapa de empanadas La Salteña sin harina enriquecida, demostrando,

supuestamente, que no traerá ninguna consecuencia y por eso el ministro cuyo nombre se instaló con la epidemia del dengue, Mario Russo, lo autorizó.

La Ley 25.630 establece la obligatoriedad de enriquecer la harina de trigo con hierro y vitaminas. Señala que la harina de trigo destinada al consumo que se comercialice en el mercado nacional (sea de producción nacional o importada, para su consumo directo o procesada) debe ser adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina, con el objeto de prevenir las anemias y malformaciones del tubo neural, tales como anencefalia y la espina bífida.

cultivos que hoy día alimentan y sostienen la economía mundial. Soto sostuvo que "seguramente 24 habrá, a partir de este descubrimiento, un interés biotecnológico para ver las posibilidades de incorporar esta organela o sus capacidades, a otras células eucariotas como por ejemplo, cultivos comerciales". Es decir, si esta alga tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué el maíz o el trigo no podrían utilizar el nitrógeno atmosférico en vez de introducirles fertilizante para fertilizar los campos?

Sobre esto, Lois afirmó: "La posibilidad es remota hoy, pero tendremos que hacer un trabajo que va a implicar la evaluación de los impactos de modificar de esta manera a un cultivo, en cuanto a la salud de los ambientes donde se siembran y de los animales humanos y no humanos que se alimentan de los mismos". "En un país como Argentina, en donde el modelo agroexportador marcó a fuego nuestro sistema productivo e industrial, una innovación como esta podría tener un impacto enorme en la productividad de nuestros campos. En ese sentido es importante pensar también en quién invertiría y quién se llevaría el rédito de este potencial negocio", completó.

"Hay un aspecto muy interesante del descubrimiento que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza y evolución de las especies en el planeta: Una concepción bastante difundida es pensar a la evolución de los diferentes linajes y especies a partir de procesos de competencia, desplazamiento, consumo o predación: de ahí la triste frase "la lucha por la existencia" para hablar fallidamente de la evolución de las especies -se explaya Soto-. Ahora, si bien esas interacciones existen, hay todo un abanico de interacciones positivas a veces olvidadas que son trascendentales para realmente pensar cómo es la evolución de la vida y qué es realmente lo que pensamos como una especie. La endosimbiosis es un claro ejemplo de esto: este proceso de fusión de organismos en uno nuevo que termina siendo más que la suma de sus partes ha permitido que la vida tomara caminos y complejidades fantásticas que no hubieran sido posible sólo con competencia entre linajes bacterianos sin colaboración".

Y además propone un nuevo enfoque: "¿Qué es una especie en esta perspectiva? Una vaca es una vaca pero no existe sin su flora bacteriana, que le permite alimentarse y viceversa. Entonces, una parte de la biología evolutiva, a la luz de este tipo de consideraciones, muchas veces estudia a las especies no como un solo organismo sino como un holobionte: la suma de linajes que conforma a una especie tal cual es viable en la naturaleza".

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín

El juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, que había archivado la investigación sobre el espionaje a miembros del gobierno de Pedro Sánchez mediante el software de origen israelí Pegasus, decidió reabrir la causa tras recibir documentos enviados por las autoridades judiciales francesas.

El magistrado tomó la decisión tras haber recibido una Orden Europea de Investigación, mecanismo de cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea en las investigaciones penales, emitida por las autoridades judiciales de Francia, informó el tribunal de la Audiencia Nacional en un comunicado. El juez español recibió así, según la nota, documentos procedentes de una investigación abierta en Francia en 2021 sobre las infecciones con el software Pegasus de teléfonos a periodistas, abogados, personalidades públicas, ministros y diputados franceses, entre otros.

Tras su recepción, el juez considera que "la comparación de los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos en España puede permitir avanzar en las investigaciones (...) en orden a determinar la autoría de estas infestaciones", explicó la Audiencia Nacional.

Tras conocerse la reapertura de la investigación, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se pronunció al respecto. "Fue el Gobierno de España quien llevó a la justicia este asunto, se denunció ante el juzgado de instrucción correspondiente y a la Audiencia Nacional le ha correspondido la instrucción de todo este expediente", indicó. El ministro también trasladó su "respeto absoluto" a lo que pueda llegar a decidir el juzgado de instrucción. "Ha decidido reabrirlo y respetamos absolutamente la instrucción judicial de este asunto", añadió.

La justicia española abrió su investigación en 2022, luego de que el Ejecutivo español denunciara que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así Tras la llegada de documentos enviados por la Justicia francesa

# Reabren el caso Pegasus en España

La causa refiere al espionaje de los celulares del presidente Sánchez y sus ministros de Defensa, Interior y Agricultura.



Pedro Sánchez, presidente de España.

EuropaPress

como el de la ministra de Defensa, del titular de Interior y de Agricultura habían sido espiados con Pegasus.

Pero poco más de un año después, ante la "absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel" para responder a la comisión rogatoria que pedía interrogar al jefe de la empresa NSO, creadora del programa informático, el juez decretó el archivo provisional de la causa. El escándalo estalló inicialmente en abril de 2022, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó un informe que identificaba a más de 60 independentistas catalanes cuyos teléfonos móviles habrían sido atacados entre 2017 y 2020 con el software de origen israelí.

La entonces jefa de los servicios de inteligencia españoles (CNI), Paz Esteban, que fue desestallido de la polémica, reconoció ante una comisión parlamentaria a puerta cerrada que el CNI había espiado a 18 dirigentes independentistas, pero con mandato judicial. El caso acabaría tomando otra amplitud después de que el Gobierno anunciara, de su lado, que Pedro Sánchez y algunos de sus ministros más cercanos habían sido espiados en 2021 con Pegasus. Al menos 34.200 personas murieron en la Franja de Gaza en 200 días de ofensiva israelí, mientras continúan los ataques y las denuncias de supuestos abusos contra los civiles del enclave palestino. Del total de víctimas 32 personas fallecieron en las últimas 24 horas, en las que 59 personas resultaron heridas, según el ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

El vocero del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, aseguró mencionando a los rehenes tomados en Israel por comandos islamistas el 7 de octubre: "Después de 200 días, el enemigo sigue atrapado en las arenas de Gaza. Sin objetivo, sin horizonte, sin la ilusión de la victoria o de la liberación de los prisioneros". En una declaración difundida por televisión, Obeida agregó que "mientras un solo centímetro de nuestra tierra siga sometido a la agresión de la ocupación, seguiremos golpeando y resistiendo".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había reafirmado el lunes su "determinación inquebrantable" de conseguir la liberación de los casi 100 rehenes aún retenidos en Gaza. En las últimas 24 horas los bombardeos israelíes mataron a 32 palestinos, , lo que lleva el balance total desde el inicio del conflicto el 7 de octubre a más de 34.200 muertos, en su gran mayoría civiles, según datos del ministerio de Salud de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí bombardeó en la madrugada de ayer el centro de la Franja, alcanzando las inmediaciones del campo de refugiados de Bureij y el campo de Nuseirat. Las cámaras de la agencia AFP también captaron bombardeos en Jabaliya, en el norte de la Franja, y el Ejército afirmó haber atacado varias posiciones de Hamas en el sur del territorio palestino.

Además confirmaron haber matado a varios milicianos por "disparos de francotiradores" en el corredor central, creado en esta guerra por Israel y que corta la Franja de norte a sur, y en el campamento de refugiados de Bureij, donde un avión bombardeó a supuestos combatientes "escondidos junto a un refugio civil", de acuerdo al comunicado israelí.

El conflicto se inició el 7 de octubre con una incursión de milicianos islamistas que mataron a unas 1170 personas en el sur de Israel y secuestraron a unas 250, según datos oficiales israelíes. Qatar, que junto a Egipto y Estados Unidos actúa como mediador para conseguir una tregua y la liberación de los rehenes, afirmó que los representantes de Hamas permanecerán en Doha mientras su presencia sea "útil y positiva" para avanzar en las negociaciones. Estas últimas se encuentran estancadas y ambas partes se acu-

# **Norberto Hugo MONGES**

Detenido desaparecido el 19 de Abril de 1977

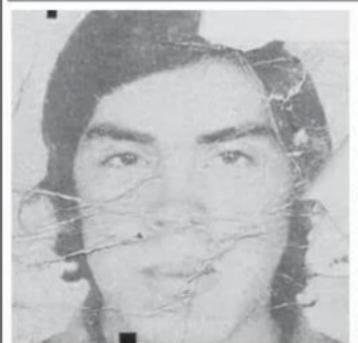

Nació el 09/06/1958 en Gregoria Pérez De Denis - 9 de Julio - Santa Fe

Vivió en Manuela Pedraza e Italia de Lomas de Moreno junto a su familia.

Tenia 18 años cuando el 19/04/1977 fue secuestrado en el trayecto entre su domicilio de J.C.Paz y la Compañía de Comando 601 de Campo de Mayo donde cumplía con el SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO y fue dado de baja por deserción.

Militante Montonero junto a su hermano Juan Carlos Monges, desaparecido en febrero 1977.

5) la conociste o podés aportar información escribi a

Fuertos: RUVTE/ANM - archivos propios MxM

morenoporlamemoria@gmail.com



PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE II NO OLVIDAMOS -NO PERDONAMOS - NO NOS RECONCILIAMOS II

# CLAUDIO ARGENTINO CASOY "Tátele" Detenido desaparecido el 17 de Abril de 1977



Nació el 05/02/1953 en CABA . Egresó del Colegio Mariano Acosta - CABA . Estudiante de Agronomía UBA, fue presidente del Centro de Estudiantes.

Militante de la JUP y Montoneros.

Tenía 24 años cuando el 17/04/1977 fue secuestrado – detenido desaparecido de la Casaquinta familiar en La Reja - Moreno junto con su compañera EVA SILVIA ULLMANN en presencia de su hija Dafne que fue dejada con el casero y restituida a sus familiares.

Visto en el CCDTyE CLUB ATLETICO, asesinado en operativo realizado por personal actuante en CCDTyE.

En los padrones electorales figura CON la leyenda ELECTOR AUSENTE POR DESAPARICIÓN FORZADA (Art.9 Dec. 935/2010) con domicilio en Camargo 252 -CABA y Tipo de doc: DNI Verde.

Si la conociste o podés aportar información escribí a more noporlame moria@gmail.com



PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE NO OLVIDAMOS - NO PERDONAMOS -NO NOS RECONCILIAMOS !! La ofensiva israelí en Gaza continúa y no hay señales de tregua con Hamas

# Más de 34.000 palestinos muertos en 200 días

"El enemigo sigue atrapado en las arenas de Gaza. Sin objetivo, sin horizonte, sin ilusión de la victoria o de liberación de prisioneros", dijo el vocero de Hamas.



Rescatistas cargan cuerpos en Khan Yunis, sur de la Franja de Gaza.

san mutuamente de bloquearlas.

Netanyahu enfrenta una creciente presión interna para conseguir que los rehenes sean liberados. El lunes por la noche, coincidiendo con el inicio de la Pascua judía, cientos de manifestantes protestaron delante de su domicilio, en el norte de Tel

catástrofe humanitaria en una localidad de 1,5 millones de personas, en su gran mayoría desplazadas por la guerra desde otras zonas de Gaza. Según funcionarios egipcios citados por el diario estadounidense Wall Street Journal, Israel prevé desplazar a los civiles de Rafah hacia Jan Yunis donde

"Mientras un solo centímetro de nuestra tierra siga sometido a la agresión de la ocupación, seguiremos golpeando y resistiendo." Hamas

Aviv. Para derrotar a Hamas, el primer ministro prometió que continuará su ofensiva contra Rafah, una ciudad fronteriza con Egipto que, según las autoridades israelíes, es el último gran bastión del movimiento islamista.

La comunidad internacional insta a Netanyahu a abstenerse de esa operación, temiendo una planea instalar carpas y centros de distribución de comida.

La evacuación de civiles duraría entre dos y tres semanas y se realizaría en coordinación con Estados Unidos, Egipto y otros países árabes como Emiratos Árabes Unidos, según los funcionarios egipcios. Sin embargo el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Medio Oriente, Fabrizio Carboni, dijo que una evacuación de ese tipo resultaría imposible dadas las condiciones actuales.

Luego de más de seis meses de guerra, los casi 2,4 millones de habitantes de Gaza, asediada por las fuerzas israelíes, están en riesgo de hambruna según Naciones Unidas, que exige la llegada de más ayuda humanitaria. La ONU pidió ayer una investigación internacional independiente sobre las fosas comunes halladas en los dos principales hospitales de la Franja, Al Shifa y Nasser, denunciando el "clima de impunidad reinante".

"Esta investigación debería incluir a investigadores internacionales", planteó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien dijo estar horrorizado por la destrucción de los complejos hospitalarios. "Los hospitales tienen derecho a una protección muy

especial en virtud del derecho internacional humanitario. El asesinato intencionado de civiles, detenidos y otras personas que están fuera de combate es un crimen de guerra", remarcó.

La Protección Civil de Gaza afirma que en los últimos días exhumó 340 cuerpos que habían sines entre ellos.

"Las acusaciones de que las 04 Fuerzas de Defensa Israelíes 24 (FDI) enterraron cuerpos de palestinos son infundadas", señaló el Ejército israelí, que agregó: "Los cuerpos examinados, al no ser de rehenes, volvieron a ser colocados en sus lugares". El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, advirtió por su parte: "Obviamente las imágenes de fosas comunes en general son profundamente perturbadoras, pero no tengo forma de confirmar su autenticidad".

La agencia oficial palestina Wafa informó ayer que "equipos de ambulancias y defensa civil palestina descubrieron tres fosas comunes con 35 cadáveres en el complejo médico Nasser". La mayoría de los cuerpos son de niños y mujeres, civiles gazatíes muertos cuando las tropas israelíes tomaron militarmente este centro, y que habrían sido enterrados "de forma colectiva" durante el asedio, según fuentes palestinas.

Fuentes palestinas y familiares aseguran que cientos de personas siguen desaparecidas tras la ofensiva israelí en Jan Yunis, mientras se estima que unos 7 mil cuerpos siguen bajo toneladas de escombros en toda la Franja, ya que los equipos civiles y de ambulancias no pueden llegar hasta ellas debido a los continuos bombardeos israelíes y a la falta de equipamiento adecuado.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (Unrwa) denunció ayer en un comunicado la detención de al menos 1.506 palestinos de la Franja de Gaza, entre ellos 84 mujeres y 43 menores, y advirtió que "muchas" personas podrían haber sufrido malos tratos y abusos, entre los que menciona "violencia y acoso sexual". La Unrwa cita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que aseguró haber recibido "numerosos informes de detenciones masivas, malos tratos y ejecuciones forzadas, desaparición de posiblemente miles de hombres y niños palestinos y varias mujeres y niñas, a

Netanyahu había reafirmado su "determinación inquebrantable" de conseguir la liberación de los casi 100 rehenes aún retenidos en Gaza.

do enterrados por las fuerzas israelíes en fosas comunes cavadas en los recintos del hospital Nasser de Jan Yunis. Israel tachó esas acusaciones de "infundadas". Según el Ejército israelí, durante su intervención en el hospital Nasser "se examinó con prudencia cuerpos enterrados por palestinos" para averiguar si había rehemanos de las fuerzas israelíes".

La violencia también repuntó en la frontera de Israel con Líbano, entre el Ejército y el movimiento chiita libanés Hezbollah, aliado de Hamas. Según rescatistas libaneses una mujer y una niña murieron ayer en un bombardeo israelí en el municipio fronterizo de Hanine.

El juez que preside el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York pospuso ayer el posible castigo para el expresidente de Estados Unidos por supuestamente violar la "orden mordaza", que limita sus comentarios públicos sobre varias figuras clave del caso.

La Fiscalía solicitó una multa de mil dólares por cada una de las diez publicaciones -difundidas en la red Truth Social y en la página web de la campaña de Trumpque considera que infringen la orden, pero el juez Juan Merchán dijo que no se pronunciaría al respecto en ese momento. Merchán tiene la posibilidad de emitir una resolución por vía electrónica en las próximas horas, en el mismo tribunal cuando se reanude el proceso mañana, o incluso más adelante. Trump tiene prohibido referirse públicamente a fiscales o testigos -y sus familiares-, así como al jurado, cuya identidad está protegida.

El expresidente está acusado, con 34 cargos, de haber disfrazado como gastos legales de la Organización Trump, la empresa familiar, el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a través de su exabogado Michael Cohen Cohen para que se mantuviera en silencio sobre una presunta relación sexual en 2006, poco después de haber contraído matrimonio con su actual esposa, Melania Trump, y de que naciera el hijo que tienen en común, Barron. El magnate habría hecho esto para proteger su campaña por las elecciones presidenciales 2016, que finalmente ganó contra la demócrata Hillary Clinton. Esta acusación puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

Durante la sesión, el fiscal Chris Conroy detalló la fecha y contenido de las publicaciones que supuestamente vulneraron la orden judicial y argumentó que fueron una amenaza real para los implicados, que temían represalias por sus declaraciones. "El acusado violó esta orden en repetidas ocasiones y no ha dejado de En el caso de los sobornos a la actriz porno Daniels en EE.UU.

# Acusan a Trump de hablar de más

Según la fiscalía de Nueva york, el expresidente habría violado una "orden mordaza" al referirse al juicio en una red social.



Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

ponder a ataques de carácter político", argumentó Blanche, explicando que el magnate utilizó Truth Social para responder a Cohen por temas relativos a la campaña electoral y no al juicio.

Lo que vino después fue un tire y afloje -con Trump vestido con su típica corbata roja e inmóvil mirando al frente- entre Blanche y Merchán, quien acabó diciéndole al abogado defensor que estaba

los comicios.

del político republicano. Se trata de una estrategia conocida en inglés como "catch and kill" (atrapar y matar), que aplicó tras abonar 150.000 dólares a McDougal y 30.000 al hombre que aseveraba tener la exclusiva del supuesto hijo no reconocido, reveló el exeditor. "Tomé la decisión de comprar las historias debido a la posible vergüenza que supondría para la campaña y para el señor Trump", aclaró.

Poco antes, el exmagnate de medios estadounidenses había explicado que también perjudicaron a rivales políticos del exgobernante. "Lo que yo debía hacer era publicar historias positivas sobre el señor Trump y publicar historias negativas sobre sus oponentes", afirmó con actitud calmada Pecker, el primer testigo en declarar en el juicio, quien fue llamado por la Fiscalía tras terminar los

EFE

diciéndome que el jefe quería verme (...) Pensé que ayudaría a su campaña, pero que yo también me beneficiaría", añadió Pecker.

El directivo de medios reconoció que publicó historias amarillistas para perjudicar las aspiraciones de dos rivales conservadores de Trump: Marco Rubio y Ted Cruz. Asimismo, dijo que usó la influencia de The National Enquirer para denigrar la imagen de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton: "Yo sacaba a Hillary como facilitadora de casos en los que Bill Clinton quedaba como un mujeriego", precisó.

La Fiscalía procedió entonces a preguntarle por titulares concretos del diario acerca de estos perfiles políticos, lo que provocó que, casi por primera vez en toda la sesión, Trump cambiara su postura impasible y se acercara a la pantalla donde se proyectaban los titulares.

Pecker también desveló que el exmandatario le presentó en 2016 a su exasesor Steve Bannon -condenado en 2022 por desacato al Congreso cuando se juzgaba su vinculación con el asalto al Capitolio el año anterior-porque consideraba que podían "trabajar muy bien juntos".

Trump enfrenta más juicios en diferentes lugares del país. En Florida, está acusado por el manejo inadecuado de documentos clasificados, incluidos secretos nucleares, trasladándolos de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago. También enfrenta cargos por obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar esos archivos.

En Washington, afronta un juicio federal por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió contra Biden y por haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El expresidente está acusado de varios delitos que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel y el juicio estaba previsto para el pasado 4 de marzo, pero sus abogados lograron estirar el caso hasta el punto de que muy difícilmente se celebra-

"Esto es como leer una novela. Incluso si reposteo un artículo y se menciona el nombre de alguien, estoy violando la orden mordaza." Trump

hacerlo", afirmó Conroy, quien también pidió que las publicaciones fueran eliminadas y que el juez recordara a Trump que, de continuar violando la orden, afronta un castigo de hasta 30 días en prisión.

El abogado defensor de Trump, Todd Blanche, respondió que su cliente sabe "qué permite hacer la orden mordaza y no hubo por su parte ninguna violación intencional". "Está en su derecho de resperdiendo toda la credibilidad ante la corte. "Usar su nombre (el de Michael Cohen) no está prohibido; trazar una conexión con el juicio, sí", subrayó el juez encargado del caso, cuya figura, así como la del fiscal titular, son las únicas que no están protegidas legalmente por la "orden mordaza".

Incluso si reposteo un artículo y se menciona el nombre de alguien, estoy violando la orden tructura criminal para corromper Trump tiene prohibido referirse públicamente a fiscales o testigos -y sus familiares-, así como al jurado, cuya identidad está protegida.

> alegatos iniciales. Los fiscales argumentaron el lunes que esta presunta conspiración, en la que mediaba Cohen, se tramó con una reunión en la Torre Trump en 2015. Según Pecker, Trump era por entonces "el soltero más codiciado y salía con las mujeres más bellas", por lo que el exmandatario pidió a Cohen que agendara un encuentro para articular la trama. "Recibí una llamada de Michael Cohen

ría antes de las elecciones de noviembre.

En Georgia, también enfrenta cargos relacionados con sus intentos de revertir las elecciones. Sin embargo, el proceso judicial estuvo marcado por la polémica por la relación sentimental que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, mantuvo con Nathan Wade, un subordinado al que contrató para llevar el caso contra Trump.

"Esto es como leer una novela.

mordaza. Creo que es una venganza v es totalmente inconstitucional", se quejó el expresidente republicano después en los pasillos del tribunal neoyorquino. Mientras tanto David Pecker, exeditor del diario The National Enquirer, testificó en el juicio, indicando que favoreció la campaña de Donald Trump en 2016 tras un acuerdo que, según la Fis-

Pecker habría comprado los derechos de publicación de otras dos historias extramaritales de Trump -un presunto affaire con la modelo Karen McDougal y un falso hijo ilegítimo del magnatepara dejarlas guardadas en un cajón y proteger así la candidatura

calía, formaba parte de una es-

Experiencia \_ Blackie \_

# les del lazz

Sala Caras y Caretas abril Sarmiento 2037 11

19:30

# CR Big Band + Ivan Papetti

Entradas a la venta en alternativateatral.com



FM 89.1 Blackie

SOLO JAZZ -



International Jazz Day

La Cámara de Diputados de México aprobó reformas legales por las que se crea un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar que, de inicio, contará con una bolsa de casi 2334 millones de dólares para garantizar jubilaciones con el 100% del último sueldo a los trabajadores.

Con los votos de la mayoría oficialista y toda la oposición en contra, la aprobación general de la reforma se alcanzó con 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones. Sólo resta la aprobación de los artículos en particular, antes de pasar a ser tratada en la Cámara de senadores. La finalidad de esta propuesta es otorgar una tasa de reemplazo del 100% a los mexicanos que entraron a la formalidad a partir de 1997 al momento de jubilarse.

Por ahora, este nuevo fondo de pensiones se obtendrá, de inicio, de los recursos de cuentas inactivas en las administradoras de fondo para el retiro (afores) de mexicanos trabajadores con 70 años en el sector privado y de 75 años en el sector público. Por este motivo, los legisladores de la oposición anuncia-

"Esta reforma es para corregir un daño causado por el período neoliberal", dijo López Obrador sobre la iniciativa que debe avalar el Senado.

ron que buscarán impugnar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia al acusar al gobierno Andrés Manuel López Obrador de realizar un "saqueo".

La reforma precisa que no se dispondrá de los recursos de personas que hayan cumplido el requisito de edad, mientras se encuentren de manera activa en la formalidad. Además garantiza que los ahorros de los trabajadores mexicanos no tengan fecha límite para poder reMedia sanción al proyecto impulsado por López Obrador

# Avanza una reforma de pensiones

El presidente mexicano dijo que la ley beneficiará a alrededor de 28 millones de trabajadores del sector público y privado.



La propuesta de López Obrador implica más fuentes de financiamiento para el Fondo de Pensiones.

cuperarlos si fueron enviados automáticamente al nuevo fondo de pensiones. "Queda a salvo el derecho del trabajador para que, en cualquier circunstancia, reclame su derecho. Nada más que ese dinero, que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el (Instituto Mexicano del) Seguro Social y no las Afores", había señalado la semana pasada el presidente.

La propuesta de López Obradorimplica más fuentes de financiamiento para el mismo Fondo de Pensiones para el Bienestar como deudas de diversas entidades por más de 5.299 millones de dólares. También se espera obtener recursos de la venta de propiedades por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, que dejó de existir en 2023. A su vez, el nuevo Fondo de Pensiones contará con

un "Comité Técnico" que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos en su bolsa.

López Obrador defendió ayer que la ley beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado. "Fue muy buena (la votación), es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores, esta reforma es para corregir un agravio, un daño causado por el período neoliberal", declaró en su conferencia matutina sobre la iniciativa, que aún debe avalar el Senado.

Sobre el rol de la oposición el mandatario indicó: "Los conservadores, los opositores corruptos, están queriendo manipular". Y añadió: "Que no se dejen engañar (los ciudadanos) porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones".

También denunció que en los gobiernos de Ernesto Zedillo (1994-2000) y de Felipe Calderón (2006-2012) "se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran su sueldo completo al momento de jubilarse". "Esta reforma (la que creó las Afores en 1997) significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron 'vamos a privatizarla', porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo", denunció.

Según el gobierno, tras las reformas de Zedillo y Calderón, la jubilación promedio de los trabajadores era de 157,5 dólares, lo que se elevó a 350 dólares con una iniciativa de López Obrador en 2020 para que los patrones elevaran sus contribuciones. Con la nueva reforma, el presidente estimó que la pensión media crecerá a 583,4 dólares, aunque prometió que las personas se jubilarán con su último sueldo, topado a un máximo de 978,8 dólares, salario promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mandatario recordó que además de las Afores, el origen de los fondos también se integrará con lo confiscado al crimen por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepd) y las ganancias de empresas del Estado, como la aerolínea Mexicana, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA).

El jueves el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de México, Carlos Martínez, anunció a los medios locales que tiene listos alrededor de 4.500 millones de pesos (unos 258 millones de dólares) para transferir al fondo de pensiones si se logra aprobar la propuesta de López Obrador en la Cámara de Senadores.

El titular del Infonavit detalló en el marco de la 87 Convención Bancaria que esta cifra corresponde a 2,2 millones de cuentas que se encuentran como inactivas en el instituto. Además aseguró que estos recursos solo cambiarán de vehículo, pero mantendrán la misma seguridad, incluso, dijo, personas que quieran recuperar su dinero lo podrán hacer. En ese sentido, recordó que esta condición es inherente desde 2020, cuando mediante una reforma se cambió en la ley que el Infonavit pudiera quedarse con estos recursos de no ser reclamados.



casadelamemorianonolizaso@gmail.com

Sabiendo que la patota de la ESMA dos días antes secuestró a sus padres, y sola en su casa quedó su hermana que sufre de cuadriplejia, Miguel va a socorrerla, la patota lo esperaba.

También lo secuestran, el objetivo era dar con su otra hermana, María del Carmen, la "China", compañera del Nono Lizaso. El día 26 el mismo grupo de tareas, asesina y secuestra a su hermana "la China". A los pocos días liberan a su madre.

Él, su hermana y padre al día de hoy permanecen desaparecidos.

> [Ahora y SIEMPRE! PARA LXS 30.000

Miguel Nuñez ¡PRESENTE! Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge Nono Lizaso





SEMANA DE LOS ANGELITOS

Combatientes Peronistas, de Mitre y Malaver en Vicente LA3pez fueron secuestradas. Cuatro en el café de Los Angelitos. Quince permanecen desaparecidxs. En su recuerdo, dimos en llamar a estos días como la Semana de los Angelitos. Porque "En esta casa se soñó, pensó y lucho por la Justicia Social", decimos: Presentes! Ahora y Siempre!

Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizaso.













✓ Partidos opositores formalizaron ayer su adhesión a la candidatura unitaria del diplomático Edmundo González Urrutia para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela, al filo del vencimiento del plazo para el trámite. Un Nuevo Tiempo (UNT) se plegó a la candidatura de González Urrutia, exembajador venezolano en Argentina (1998-2002) nominado por la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en lugar de María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.

UNT había postulado a Manuel Rosales, viejo rival del fallecido Hugo Chávez, que se inscribió en el último minuto como una opción unitaria pero que no tuvo mayor aceptación. Representantes de ese partido informaron en la red social X que "fueron recibidos" por las autoridades electorales, "consignando la renuncia" de Rosales a su postulación y "logrando la adhesión" a la candidatura de González. "Hemos cumplido", publicó por su parte en X el dirigente Simón Calzadilla, perteneciente al pequeño partido Movimiento Por Venezuela (MVP), que también había respaldado a Rosales, al anunciar que esta agrupación política "logró adherirse" a la candidatura del embajador.

María Corina Machado arrasó en las primarias de la Plataforma Unitaria el año pasado, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó en enero una sanción que le impide ejercer cargos públicos. La dirigente liberal apoyó entonces Edmundo González Urrutia enfrentará a Nicolás Maduro

# El antichavismo tiene candidato

Los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela apoyaron al nominado por la principal alianza opositora, la PUD.



Edmundo González Urrutia, candidato de la alianza opositora venezolana.

a Corina Yoris, cuya postulación fue bloqueada en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), según denunció la coalición. La Plataforma Unitaria, que había inscripto provisionalmente a González Urrutia con la idea de sustituirlo después, lo ratificó el viernes pasado en medio de un agrio debate que amenazaba con reavivar viejas fracturas opositoras.

En las últimas horas UNT y MPV denunciaron trabas para formalizar su apoyo a González Urrutia. El plazo para cambios de postulaciones en las boletas electorales venció el sábado pasado, pero el CNE lo prorrogó por 72 horas. "Nos une el gran reto de recuperar a Venezuela y avanzar en una transición a la libertad definitiva. Ese es el anhelo y mandato de millones de ciudadanos que demandan un cambio", expresó este martes en la red social X González Urrutia.

González Urrutia es un diplomático de carrera nacido en 1949. Fue embajador en Argelia entre 1991 y 1993, durante los mandatos de los presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón José Velásquez. Fue director general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1994 a 1998. Luego fue embajador en Argentina entre 1998 y 2002, nombrado por el presidente Rafael Caldera y en el cargo durante los primeros años de mandato de Hugo Chávez. Fue miembro del consejo editorial internacional del diario El Nacional v formó parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza que concentró a los partidos más importantes de la oposición antes de la formación de la PUD.

## Opinión Por Sergio Pascual \*

# Un rechazo a la política económica de Noboa

adie convoca un referéndum para per-V derlo. Es una máxima de la ciencia política. Las consultas populares están diseñadas para investir al líder con la legitimidad popular de un resultado en las urnas, un resultado contra el que ningún opositor tenga réplica.

Y sin embargo el pasado domingo Daniel Noboa, el flamante presidente ecuatoriano, el émulo de Bukele, se estrelló contra la realidad.

En las dos preguntas fundamentales, las dos que estaban en disputa y las dos que atañían al modelo económico del Presidente, la población dijo NO. Dos tercios de los ecuatorianos respondieron NO al arbitraje internacional (64,9%) y NO al regreso al trabajo fijo por horas (68,8%).

El resto de preguntas, todas ellas relacionadas con la seguridad ciudadana, eran de carácter incuestionable y sobre ellas no pesaba un debate político. En ellas el presidente Noboa obtuvo el previsible apoyo derivado del clima de inseguridad que vive el país. Lo confirma el hecho de que las preguntas A y F, relacionadas con el papel de las fuerzas

armadas en el control de la seguridad, fueran las más respaldadas, con un 75% de apoyo.

Este resultado dual, de un lado apoyo en el refuerzo de las políticas securitarias de Noboa y de otro rechazo al modelo económico del presidente, demuestra que un porcentaje importante de la población ecuatoriana es -como diría G. Lakoff- biconceptual, proclive a ubicarse en distintas posiciones en función de las materias, a escapar al molde simplificador que intenta imprimir la polarización política: o con Noboa o contra Noboa, o correista o anticorreista.

Efectivamente, hasta un 69% de los ecuatorianos votó en contra de la legalización del trabajo por horas (una cuestión por cierto sobre la que Noboa habría cambiado su posición respecto a la campaña electoral), doblando la base electoral del correísmo (32% en las últimas dos primeras vueltas presidenciales), mientras que por el contrario la base electoral del correísmo -al menos parteapoyó el refuerzo del papel de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

El resultado obliga a un cambio en la estrategia política del presidente Noboa si

quiere reelegirse en febrero de 2025. A solo 10 meses de las próximas elecciones presidenciales Noboa se enfrenta un dilema clave: mantener o no su política económica.

Con el voto popular en contra, mantener el rumbo económico neoliberal supondría una seria amenaza a sus posibilidades de reelección. Por contra, no hacerlo pudiera exponerlo a las críticas de los grandes medios de comunicación, principales exponentes en la presión neoliberalizadora.

Sobre la escena pende además un elemento añadido. El victorioso rechazo a las dos preguntas de corte económico fue capitaneado por el correísmo, que saldría reforzado de esta disputa. Este apoyo a las tesis correístas llega justo en el momento en el que el gobierno había recrudecido la cacería judicial a la que viene siendo sometido este movimiento político desde la llegada al poder de Lenín Moreno.

De hecho, en cierto modo en el resultado de la consulta parece latir también un golpe al giro estratégico de Noboa de los últimos meses, cuando dejó de buscar la colaboración del correísmo en el Congreso para em-

prender una furibunda carga contra este. Esta carga lo llevó incluso a violar la Convención de Viena sobre inviolabilidad de sedes diplomáticas, con el episodio de asalto a la embajada mexicana el pasado 5 de abril, un episodio que ha derivado en una grave crisis de credibilidad internacional del país andino.

En definitiva, con un país en grave crisis económica agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias con graves apagones y con un clima de rechazo al modelo económico negado en las urnas, Noboa se juega todo a una sola carta, a resolver el problema de la inseguridad. De lograrlo tendrá opciones de ser reelegido. De no hacerlo la pregunta en Ecuador volverá a ser la misma que en 2021 y 2023, ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que, sin tener nada en común, se unen sólo para votar a cualquier candidato que no sea correísta?

\* Analista político, parte del consejo ejecutivo de Celag Data.

# San Lorenzo perdió en Uruguay

El conjunto de Romagnoli sigue sin ganar en la Copa y quedó último en el Grupo F.

San Lorenzo perdió 1-0 con Liverpool en Uruguay por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Con esta derrota el Ciclón quedó último en la zona y deberá ganar los tres próximos partidos para mantenerse con chances de clasificarse a los octavos de final. También dependerá de otros resultados.

La voluntad de Barrios v las proyecciones de Agustín Giay representaban las acciones más peligrosas del visitante para abrir el marcador; pero al equipo porteño le faltaba profundidad. Incluso Elián Mateo Irala desaprovechó una clara ocasión al enviar la pelota a las tribunas después de un rebote otorgado por Gastón Guruceaga.

Antes del cierre de la primera etapa, el elenco liderado por Emiliano Alfaro tuvo el gol en la cabeza de Matías Ocampo, pero el travesaño salvó a la visita y el sonido metálico ahogó el grito del delantero uruguayo. Una clara oportunidad que expuso la desconcentración constante de la última línea blaugrana.

En el complemento San Lorenzo se mostró mejor por la banda derecha y generó peligro. Tuvo dos llegadas, una con una remate de Adam Bareiro que pasó cerca y otra con Barrios que remató dentro del área, pero el arquero Gastón Guruceaga le ahogó el grito.

Más tarde, respondieron los uruguayos con una buena contra mediante una jugada colectiva en la que Diego García remató, pero justo salvó Agustín Giay con su cierre.

En la siguiente Barrios estuvo otra vez cerca luego de meterse en el área tras un amague, y cuando disparó Agustín Cayetano Arbelo desvió el tiro del Perrito.

En la última jugada Giay no pudo desviar un pelotazo y una trunca palomita le dejó servido al tanto a Franco Nicola, que a los 95 minutos marcó el único tanto del encuentro.

Con este resultado parcial San Lorenzo queda último en la zona con un punto. El Liverpool suma tres. Los dos equipos que suman cuatro unidades, Independiente del Valle y Palmeiras jugarán hoy en Ecuador en un duelo en el que estará en juego la vanguardia.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli apenas rescató un punto cuando recibió a Palmeiras en la primera fecha y perdió los dos encuentros siguientes que lo dejan al borde de la eliminación de la competencia.

El clima en el club no es el mejor, debido a que a la despida de Rubén Insúa se le sumó el malestar de la gente con los dirigentes, por la poca jerarquía con la que cuenta el plantel para esta temporada.

La próxima fecha se llevará a cabo el jueves 9 de mayo. Liverpool recibirá al Palmeiras de Brasil y San Lorenzo hará lo propio con Independiente del Valle. Ambos cotejos serán a las 19.



El equipo de Boedo no puede ganar en la Libertadores.

Fotobaires

### Le ganó con un gol del ingresado Nathan Fernandes

# Gremio sorprendió a Estudiantes

Estudiantes sufrió su primera derrota en la Copa Libertadores. Con un gol de contrataque marcado por Nathan Fernandes a los 74 minutos, Gremio de Porto Alegre lo derrotó 1-0 en La Plata.

El equipo brasileño logró su victoria inicial en el grupo C, luego de haber jugado la última media hora con un hombre menos por la expulsión del volante paraguayo Mathias Villasanti.

Por su parte, Estudiantes suma cuatro puntos al cabo de la primera rueda, y en la segunda deberá buscar la clasificación con dos partidos de visitante, en la altura de La Paz frente a The Strongest y en la revancha ante Gremio en Porto Alegre.

La expulsión de Villasanti abrió un partido cerrado, áspero, friccionado, típicamente copero. Con un jugador de más, el técnico Eduardo Domínguez rompió los esquemas y puso a un delantero (el uruguayo Mauro Méndez) por un defensor (Lollo).

Pero esa salida desmembró la defensa. Bien parado atrás, una corrida de Gustavo Nunes por la izquierda definida por el medio por Fernandes le dio a Gremio el triunfo que vino a buscar y hasta el final defendió con uñas y dientes ante la impotencia de Estudiantes.

El equipo de Russo empató en el duelo ante Caracas

# A Central le faltó la eficacia



Estadio: Centenario (Montevideo). Árbitro: Roberto Pérez (Perú). Gol: 90m Nicola (L). Cambios: 59m Remedi por Perruzzi y Leguizamón por Luján (SL), 68m Herazo por Medina (SL), 76m A. González por Amaro, F. Nicola por García y Machado

y Porra por Irala (SL).

por Ocampo (L), 89m Cuello por Barrios

Rosario Central hizo los méritos suficientes para lograr un triunfo, pero la ineficacia lo privó del mismo y apenas logró igualar 1-1 frente a Caracas en Venezuela, en el marco de la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2024.

Edwin Pernía, a los 25 minutos del primer tiempo, adelantó al local, mientras que Agustín Módica, a los 22 del complemento, le dio la igualdad a la visita.

Con este resultado, el equipo rosarino quedó en la segunda posición de forma parcial con cuatro unidades y estaría accediendo a los octavos de final.

Rosario Central se adueñó rápidamente del protagonismo del encuentro y con un juego sobrio, al cual acompañó con avances

| CARACAS - | 1<br>Fariñez    | CENTRAL - | Broun       |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 5         | B. Rodríguez    | 2         | D. Martinez |
|           | La Mantia       | œ         | Mallo       |
|           | Tamayo          |           | Quintana    |
|           | Mollica         |           | Sández      |
|           | Edet            |           | K. Ortiz    |
|           | Ortega          |           | O'Connor    |
|           | Rivas           |           | Giaccone    |
|           | Echenique       |           | Malcorra    |
|           | Pernía          |           | Campaz      |
|           | D. Pérez        |           | Cervera     |
|           | DT: H. Meléndez |           | DT: Russo   |

Estadio: Olímpico de la Universidad Central (Caracas). Arbitro: Gery Vargas (Bolivia). Goles: 25m Pernia (C); 67m Módica (RC). Cambios: 56m Módica por Cervera y M. Dupuy por Giaccone (RC), 61m J. Gómez por O'Connor (RC) y N. Jiménez por Pernía (C), 68m Komar por Mallo (RC), 72m Mena por Pérez y Manrique por Rivas (C), 89m Figueroa por Echenique (C).

punzantes, arrinconó al equipo local que sufrió cada embate de los delanteros visitantes.

Sin embargo, cuando el panorama era poco alentador para Caracas, una individualidad de Pernía, en la que aceleró y definió de zurda entre las piernas del arquero Jorge Broun, puso el 1-0 para los locales.

El tanto no afectó al equipo de Rosario, ya que los dirigidos por Miguel Russo siguieron al pie de la letra su libreto y continuaron con el juego ambicioso, aunque no logró convertir y se fue al descanso con la derrota parcial.

En el complemento, nuevamente fue todo de Central, que arrinconó y exigió en más de una oportunidad al arquero Wilker Fariñez, quien le ahogó el grito de gol a Jaminton Campaz y Tobías Cervera.



Estadio: Estudiantes. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay). Gol: 74m Fernandes (G). Cambios: 33m Rodrigo Ely por Geromel (G), 61m Carrillo por Correa y Piatti por Sosa (E), 70m Dodi por Cristaldo, Gustavo Nunes por Soteldo y Fernandes por Galdino (G), Méndez por Lollo (E), 85m Gustavo Martines por Galvao (G). Incidencias: 65m expulsado Villasanti (G).

Opinión Por José Luis Lanao \*

# Scioli, Verón y la tocadita de huevos

Por lo general el robo a un banco se realiza por la puerta que da a la calle, a plena luz del día, con una capucha y un arma auténtica o simulada en la mano. Pero si se trata de atracar un país, con todo su dinero dentro, hay que hacerlo a cara descubierta, bien afeitado, bien trajeado, y desde el despacho de la última planta de una entidad financiera internacional. Hay países que se roban desde dentro, pero con ayuda desde fuera. Esto es de primero de carrera en "fondomonetariointernacionalbusiness", todo junto. Mientras le echamos palabras al desasosiego detrás de esta nueva ONG que nos gobierna, "Ultraliberales sin Fronteras", se disfruta de una fiesta privada a la que nunca estaremos invitados a no ser como personal de servicio.

En un ambiente de guerra cultural donde la Barbie se ha vuelto más revolucionaria que Rosa Luxemburgo, a uno le viene a la cabeza aquella deliciosa expresión de Moshé Dayán, recogida en las memorias de la primera ministra israelí Golda Mier: "Ahí viene el Tío Sam con su tocadita de huevos". Una declaración de bajos instintos que el aguerrido ex ministro de Defensa durante las aplastantes victorias israelíes en las guerras de los Seis Días (1967) y Yom Kipur (1973) le dedicaba a la diplomacia norteamericana (de apoyo incondicional) cuando le pedía cierta moderación en su escalada belicista. Un gesto que sin ser reivindicativo en si mismo, es toda una pancarta, un eslogan, un manifiesto que se practica para ondear banderas ideológicas.

Cada cierto tiempo el ministro de deportes Daniel Scioli arremete con su particular "tocadita de huevos", en su guerra personal por privatizar el fútbol argentino. Esta vez lo hizo bajo la cerrada defensa de Juan Sebastián Verón, unos de los lugartenientes de la tan combativa primera línea de ex futbolistas neoliberales, también sin fronteras. "Verón es un gran dirigente... con quien comparto la visión del ingreso de capitales privados, como alternativa para mejorar la calidad del club y la vida del socio",



Daniel Scioli y Juan Sebastián Verón, aliados por las SAD.

expresaba nuestro personal Tío Sam vernáculo. En realidad lo importante no es lo que dijo el ministro sino lo que dejaba de decir. En 2018 se mostraba rabiosamente contrario a la privatización del fútbol argentino y presentó un proyecto contundente contra las Sociedades Anónimas Deportivas. La posverdad es la

ficción consoladora de un simulacro de la realidad, puesto que no miente quien no dice la verdad, sino quien dice aquello que sabe que no es verdad.

Sabemos que en la gobernanza utópica de Milei no hay constituciones, sino contratos; no somos ciudadanos, sino clientes. Y hoy el fútbol necesita de clientes, no de hinchas ni de socios. Algo que seduce notablemente a Verón y a Scioli. ¿Uno se pregunta cuánto sale el kilo de carne societaria en el mercado futbolístico que habitamos? ¿Cuánto cuesta un club como Vélez Sarsfield insertado socialmente en la médula espinal de barrios como Liniers, Versalles, Villa Luro? ¿Alguien se atreve a ponerle precio?

Nos hemos integrado amablemente en esa ingenuidad de ir con un lirio en la mano obligados a producir cada vez más, a consumir cada vez más, a bajar la cabeza aún más, a costa de vivir alienados para evitar que el sistema se derrumbe. La vida también va de eso, de hablar, de discutir, de decidir sobre ese nosotros cada vez más restringido por este individualismo neoliberal. Como decía Machado: "Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla".

\* Periodista, exjugador de Vélez, clubes de España y campeón del mundo 1979.



Los jugadores de Racing rumbo a Chile.

Prensa Racing

Se enfrenta a Coquimbo por la Copa Sudamericana

# Racing quiere seguir su racha

El técnico Costas oficializará la alineación poco antes del partido, pero sólo hará un cambio: reaparecerá Rojas y Mura volverá al otro costado.

Sigue la Copa Sudamericana para los equipos argentinos y este miércoles desde las 19. Racing (6 puntos) abrirá la noche visitando en Chile a Coquimbo (3) por el grupo H con televisación de DSports mientras que a partir de las 21.30, Belgrano de Córdoba (2) la cerrará en Bolivia enfrentando a Real Tomayapo de Tarija (1) por el grupo C con transmisión de ESPN.

Tocado todavía por no haber podido llegar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Racing, que tuvo un comienzo inmejorable en la Sudamericana derrotando 2 a 0 en Asunción a Sportivo Luqueño y 3 a 0 en el Cilindro de Avellaneda a Bragantino de Brasil, anuncia la vuelta del colombiano Juan Fernando Quintero, quien debió viajar de urgencia a su país por problemas de salud de su esposa y no jugó ante Bragantino y Belgrano. Quintero se entrenó por su cuenta pateándole tiros libres al cantante Maluma en el predio del club Envigado y el fin de semana, regresó a Buenos Aires para ponerse a ordenes del técnico Gustavo Costas, quien en principio lo incluirá entre los suplentes.

Costas oficializará la alineación

poco antes del partido pero solo hará un cambio: reaparecerá Gabriel Rojas como lateral izquierdo y Facundo Mura volverá al otro costado en lugar del uruguayo Gastón Martirena. El colombiano Roger Martínez irá al banco por lo que continuará jugando el tridente ofensivo que forman Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas.

Por su parte, Coquimbo arrancó perdiendo 1 a 0 con Bragantino en Brasil, pero se recuperó batiendo de local a Sportivo Luqueño por la mínima diferencia. Una victoria le renovará sus chances de clasificación (sólo el primero del grupo va directamente a octavos). La derrota, en cambio, complicará el pasaje y lo obligará a jugar por el segundo puesto que conduce a un playoff con uno de los terceros de la Copa Libertadores. En el equipo chileno juegan varios argentinos: los defensores Elvis Hernández, Bruno Cabrera y Salvador Sánchez, los volantes Alejandro Camargo y Dylan Glaby y los delanteros Andrés Chávez, Luciano Cabral y Nicolás Johansen.

A segundo turno, Belgrano irá al estadio Cuarto Centenario de Tarija con capacidad para 22 mil espectadores para buscar su primera victoria frente a Real Tomayapo, debutante absoluto en las copas continentales y que todavía no pudo vencer en lo que va de esta Copa Sudamericana: perdió de local 2 a 0 con Delfín de Ecuador y empató de visitante 0 a 0 con Internacional de Porto Alegre.

Los cordobeses, que también igualaron en blanco con Inter en Córdoba y 1 a 1 con Delfín en Ecuador, llegan con varias bajas: el técnico Juan Cruz Real no tiene a disposición al arquero Ignacio Chicco (lesión muscular); los defensores Matías Moreno (dengue), Alejandro Rébola (dengue), Alex Ibacache (tendinitis rotuliano) y Rafael Delgado (operado de meniscos); el volante Ulises Sánchez (rotura de ligamentos cruzados) y los delanteros Matías Suárez (anginas), Jeremías Lucco (desgarro) y Lucas Passerini (rotura de ligamentos cruzados).

Si Belgrano pasara a los octavos de final, la idea es contratar al menos dos refuerzos de jerarquía para cubrir las vacantes de Ulises Sánchez y Passerini quienes por sus lesiones recién podrían volver a las canchas a fines de este año o principios del que viene.

# El futuro de River luego del golpe ante Boca

Por Lucas Gatti

La derrota frente a Boca Iuniors caló hondo en el mundo River. No sólo por ser el rival de toda su vida, sino también por haber quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga. El Millonario terminó primero en la zona "A" y mostró un nivel superior al resto de los equipos en la fase de grupos, pero no lo demostró en el Superclásico.

Más allá de la eliminación ante el clásico rival, lo que más dolió en el seno del plantel fue la manera en la que sucedió, con un equipo que no tuvo reacción estando en desventaja, careciendo de actitud y juego, y que, además, no supo mantener la diferencia cuando estuvo 1-0 arriba. Esta derrota representa un golpe anímico para Martín Demichelis y sus jugadores, previo a jugar contra Libertad en el estadio Defensores del Chaco, en el marco de la tercera fecha correspondiente al grupo H de la Copa Libertadores.

Hasta la caída frente a Boca en Córdoba, River había logrado dos victorias, un empate y una derrota ante este contrincante durante el ciclo Demichelis. Además, sólo había perdido contra Huracán durante el 2024, año en donde logró la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

Al término del encuentro contra el Xeneize en el Mario Alberto Kempes, el plantel millonario se retiró en fila india sin dar declaraciones. La mayoría de los futbolistas se fueron muy enojados por el resultado final, y en disconformidad con las decisiones arbitrales que creen que inclinaron la balanza para el vencedor. "Su continuidad no está en duda, está trabajando muy bien", le aseguró una fuente dirigencial muy importante a Páginal12.

#### ■ ¿Cómo queda parado Demichelis?

Por lo pronto, el encuentro en Paraguay marcará dónde está parado el entrenador de cara al futuro. Una derrota profundizará la mala relación con el público millonario, ya que dos caídas consecutivas generarán que sea nuevamente mirado de reojo, y hasta silbado por la manera de jugar de su equipo.

Una victoria traerá un poco de calma y mostrará, indudablemente, como el entrenador logró sacar al equipo del pozo anímico en el que cayó por la derrota ante Boca.

La mira cambió a partir de lo sucedido en Córdoba el fin de semana pasado. El equipo visita hoy a Libertad por la Copa Libertadores.



Martín Demichelis durante el partido en Córdoba.

Si se trae los tres puntos de Asunción, River estará a un paso de clasificar a los octavos de final de esta Copa, y cumplirá el primer objetivo de 2024.

En tanto, un empate generará murmullos con el público millonario por el andar de su equipo. Pero con el punto mantendrá el liderazgo en su zona, y dependerá de River avanzar a la próxima insgunda tormenta del ciclo Demichelis. La primera fue cuando quedó eliminado en la Copa Libertadores '23, tras haber perdido por penales con Inter en Porto Alegre. Aquella derrota fue el desencadenante final en la relación Demichelis-Pérez.

El momento más delicado de este 2024 para River implica un desafío con la revancha inmedia-

El encuentro en Paraguay marcará dónde está parado el entrenador. Una derrota profundizará la relación con el público.

tancia de la Libertadores.

### ■ ¿Cómo está

#### River animicamente?

"El plantel está golpeado, pero por suerte tenemos un partido rápido", indicó el mismo dirigente a este medio. El bajón anímico se generó por varias razones: cayó ante el clásico rival, el rendimiento dejó mucho que desear, siendo superado en el complemento, y los bajos niveles de varias de sus figuras.

Por este motivo, atraviesa la se-

ta de actuar en la Libertadores. Pero para ello necesitará que reaccionen los referentes del vestuario para cambiar la pálida imagen que dejó en el último partido.

#### ¿Qué lideres le quedan a River?

Tras la salida de Enzo Pérez, River perdió liderazgos. Y el proceso de recambio todavía no llegó, tanto dentro, como fuera de la cancha. Más allá de que tiene jugadores que son muy escuchados como Franco Armani, un arquero campeón del mundo y el capitán, un subcapitán como Ignacio Fernández, un histórico ganador de la Copa Libertadores '18, un vencedor de mil batallas como Milton Casco, y al mejor defensor del fútbol argentino, Paulo Díaz, el equipo de Demichelis carece de un líder en el campo de juego, que en los peores momentos saque a relucir esa característica para absorber la presión que genera ponerse la camiseta de La Banda.

AFP

#### ¿Habrá cambios en el equipo para visitar a Libertad?

A partir del poco tiempo que existe de un partido al otro, y con la idea de Demichelis de no tocar el equipo porque considera que es la mejor manera de recuperarse, River enfrentaría a Libertad con el mismo once que arrancó el Superclásico. Aunque hay jugadores que están tocados como Leandro González Pirez, que terminó con un dolor en la cintura, y Andrés Herrera muy cansado.

Tras visitar a Libertad en Paraguay, el Millonario enfrentará el 7 de mayo a Nacional en Montevideo, y podría sellar su pase a la próxima instancia de la Libertadores. Para ello, deberá ganar los dos partidos.

### Copas Los partidos de hoy

### I COPA LIBERTADORES

LIBERTAD: Morinigo; I. Ramírez, Cardozo, Viera, N. Giménez; Caballero, Merlini, Sanabria; Melgarejo, Santa Cruz, Bareiro. DT: Galeano.

RIVER: Armani; Boselli o Sant'-Anna, González Pirez, P. Díaz, E. Díaz; Fonseca o Villagra, Aliendro, I. Fernández; P. Solari, Borja, Colidio o Echeverri. DT: Demichelis.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay). Arbitro: Raphael Claus (Brasil).

Hora: 21:30. TV: Fox Sports.

#### I COPA SUDAMERICANA

COQUIMBO UNIDO: D. Sánchez; Escobar, E. Hernández, M. Fernández, S. Cabrera; Galani, Glaby; Barrera, Chandía o Cabral, Mundaca; A. Chávez. DT: F. Díaz.

RACING: Arias; Di Césare, Sosa, García Basso; Mura, Zuculini, Almendra, G. Rojas; R. Martínez o Salas, A. Martínez, S. Solari. DT: Costas.

Estadio: Coloso del Llano (Coquimbo, Chile).

Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (Colombia).

Hora: 19. TV: DirecTV Sports.

REAL TOMAYAPO: Galindo: Justiniano, Rioja, Cantillo, J. Villamíl o Padilha; Noble, Alcaraz, S. Villamíl, Graneros; Maygua, Ortega o Tomianovic. DT: Romanello.

BELGRANO: Losada; Troilo, Meriano, Baldi; Longo; Barinaga, M. García, Heredia, Reyna; Jara, Pastrán. DT: Real. Estadio: IV Centenario (Tarija,

Bolivia). Árbitro: Juan López (Paraguay). Hora: 21:30. TV: ESPN.

Premier League

## Arsenal goleó a Chelsea

Arsenal arrasó 5 a 0 a Chelsea en un partido postergado de la segunda fecha de la Premier League y volvió a ser el único puntero del torneo a cuatro fechas de su finalización. Con este categórico resultado, el equipo londinense, que la semana pasada había sido eliminado de la Champions League por Bayern Munich, suma 77 puntos, tres más que Liverpool y cuatro más que Manchester City, con la salvedad de que el City tiene un encuentro pendiente ante el Tottenham Hotspur que habrá de completarse el próximo martes 14 de mayo. Ben White y el alemán Kai Havertz en dos ocasiones cada uno y el belga Leandro Trossard anotaron los goles del Arsenal.

Por Jorge Dominico

El mundo no es una fábrica de conceder deseos, advirtió el estadounidense John Green con su best seller Bajo la misma estrella a una camada de jóvenes lectores. Los sueños se trabajan con férreas batallas, conociendo adversidad y envidia tanto como perseverancia y amistad. Así viven estos tres argentinos el camino hacia el Rally Dakar, su objetivo deportivo, con Jeremías Pascual dando firmes pasos como los mejores del motociclismo y Gustavo Milutín cambiando el ángulo de su vida para alcanzar antiguas metas. Pero a menudo no alcanza y disfrutar del máximo esfuerzo personal es todo lo que se rescata, como Ayelén Bogado al ver que sus años de preparación fueron en vano porque la carrera no recibirá a su categoría, según se anunció hace pocos días.

El cordobés Jeremías Pascual, que surge de familia dakariana por las andanzas de su padre, Pablo, visitó la clínica de desarrollo de Jordi Viladoms, referente del comando deportivo. El español co-

"Me crucé a David Castera, le pregunté y me dijo que no iba a haber más Dakar para los cuatris... Me angustió y me dejó bloqueada." Bogado

rrió diez años entre los mejores del Dakar (fue 2do en 2014) y lidera el equipo KTM con nuevas figuras y descubriendo talentos. Fue fundamental en seis de las últimas nueve victorias, tras la era de Marc Coma Vs Cyril Despres y allí corren los hermanos Kevin y Luciano Benavides. El director de equipo habló con Páginal12 y mostró su sorpresa por el avispado joven que descubrió en los últimos días: "Jeremías fue una grata sorpresa. Es joven, tiene talento para la moto y, muy importante, tiene cabeza". Este tipo de carreras requiere horas de concentración y superación, por lo que el factor mental es tan decisivo como el de la velocidad. "Tiene cualidades aptas para el rally que, más la juventud, le darán una trayectoria buena en los rallies. Le doy una nota muy alta...;Ostras, tenéis un buen piloto para el futuro. Lo hizo muy bien en Portugal, con su moto estándar frente a las factory contra las que compitió". En la Viladoms Rally Station se preparan pilotos con métodos similares a las escuadras oficiales. "Se enseña el Road Book, los GPS, las nuevas tablets que muchos no saben cómo funcionan", detalló el director deportivo de KTM, HusAUTO Sacrificio, gloria y también ilusiones destrozadas

# Tres caminos hacia el sueño del Dakar

Las historias de los pilotos Jeremías Pascual, Gustavo Milutín y Ayelén Bogado, todos con el mismo sueño pero diferente suerte.

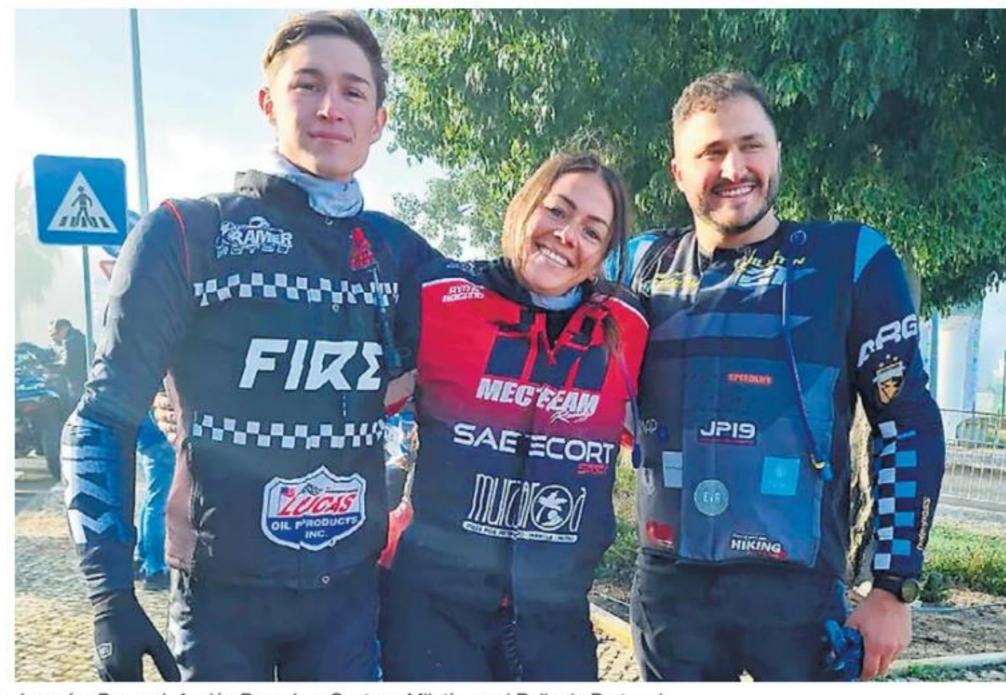

Jeremías Pascual, Ayelén Bogado y Gustavo Milutín en el Rally de Portugal.

## El subsecretario de Deportes de la Nación frente a París 2024

# "El dinero lo vamos a tener"

Las Leonas irán por una medalla a los Juegos.

El subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, afirmó ayer que los deportistas olímpicos tendrán el dinero que necesitan para París 2024 pese a que destacó que el organismo continúa "con el mismo presupuesto que el año pasado".

"Nos encontramos con un escenario en donde

todo es un gran atraso. No había agua caliente para los deportistas en el Cenard. Hay muchas cosas para solucionar: obras abandonadas, infraestructuras viejas, faltas de insumos.", detalló Garro en declaraciones radiales. Y agregó: "Hay que tomar el compromiso de, con los empleados que hay, solucionar lo que podamos. Hay muchos

deportistas clasificados que ya están en París hace meses y tienen cubierto pasajes y hotelería".

"Estamos tratando de acomodar el tema becas. Hoy se cobran las de marzo y presentamos las de abril para llegar bien ordenados con eso. Hubo dos meses de transición y nos costó poner en marcha esa rueda. Nuestra prioridad es esa", continuó el ex intendente de La Plata.

En esa línea, remarcó: "Estamos con el mismo presupuesto que el año pasado, en un año olímpico. El dinero que necesitamos para los deportistas olímpicos lo vamos a tener. Además, defendió la

designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes: "No es casta. En un Gobierno necesitas gente con experiencia, que marque el camino", opi-

Por último, Garro opinó sobre la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a la Argentina: "Me parece que uno de los errores es

hablar de la privatización de un club. Son los socios que avanzan. Soy un convencido de que esto va a empezar por los clubes más chicos. Si hay privados que aportan, ¿Por qué no buscar una figura jurídica?".

qvarna y GasGas, que estando allí se asegura el reclutamiento de los que tienen futuro de campeón. El propio Pascual remarcó la vivencia: "Fue increíble estar al lado de Jordi porque siempre hay cosas por aprender con él. Luego, en la carrera de Portugal, fui mejorando hasta que en la última etapa puede ser 4to en mi categoría y 9no en la General".

Algo similar realiza Javier Pizzolito en Sudamérica: "El rasgo descriptivo de mis clínicas es dirigir, planificar y ejecutar los proyectos para que se vuelvan realidad". El pinamarense que fuera el primer argentino con contrato de Honda HRC explicó que "los pilotos llegan con sueños, que trabajamos de manera ordenada y profesional". De hecho, trabajó los primeros años de Manuel Andújar, campeón del mundo y dos veces ganador del Dakar en cuatriciclos y en el último tiempo junto al mendocino Gustavo Milutín, que cambió su vida para darse la oportunidad de cumplir el deseo de andar en moto y correr en rally. "En apenas un año logramos ir a fechas mundiales y es un objetivo cumplido; ahora él quiere mejorar su performance", contó Pizzolito. "Todavía hay mucho por hacer, pero este tipo de competencias muestra dónde se está y a dónde se tiene que ir", rescató Milutín tras el compromiso portugués, 3ra fecha del Mundial de Rally Raid W2RC. "Fue un orgullo compartir con muchos pilotos de Argentina y contar con el acompañamiento del equipo que me ayudó en la preparación", concluyó Milutín, sabiendo que el torneo continuará en su país del 1 al 7 de junio con el Desafío Ruta 40 por Córdoba, San Juan y La Rioja. Diferente fue la vivencia de

Ayelén Bogado, que no pudo ser del todo feliz al integrar una lista tristemente mencionada en los últimos días. El Rally Dakar recomendó a los aspirantes que, para debutar, en su palmarés corran algunas citas del mundial, pero luego anunciaron que no habrá cuatriciclos en el Dakar 2025. El director del raid, David Castera, lo confirmó en Portugal: "Me lo crucé el primer día, le pregunté y me dijo que no iba a haber más Dakar para los cuatris... Me angustió y me dejó bloqueada porque viajé con el objetivo de sumar puntos para el Dakar", describió la representante de Villa Madero. Tardó en disfrutar la experiencia, para la que debió rentar un cuatri y el equipo de mecánicos, porque "me dejó sin objetivo a largo plazo" pero, con dolor, encaró la realidad con la que se encontró. Deshizo el plan de correr en Marruecos en octubre y, como cada día, pondrá sus fuerzas en dirigir el local donde sirven la clásica pizza por metro de Ciudadela. Su cuota de adrenalina estará en los torneos nacionales de cross y, de no haber vuelta atrás, se despedirá del rally.



# Cultura & Espectáculos

El Bafici y la situación del cine Función de Actas del salitral

#### TEATRO

Sergio Blanco estrena Tierra

#### CULTURA

El ajuste llega a los chicos

#### sto & oido

### Duki en Europa

Tras llenar dos veces el estadio de River Plate, Duki confirmó su primera gira europea, que lo llevará a escenarios de España, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. El trapero ya había agotado las entradas para su presentación del 6 de junio en el Santiago Bernabeu, la casa del Real Madrid, y ayer anunció fechas el 19 de ese mes en Fabrique de Milán, el 20 en el Bataclan de París, el 22 en Huxleys Neue Welt de Berlín y el 23 en el O2 Forum Kentish Town de Londres. Los tickets se pondrán a la venta hoy a las 10 (hora local de cada país). Antes del periplo europeo, Duki se presentará en Perú y Colombia.

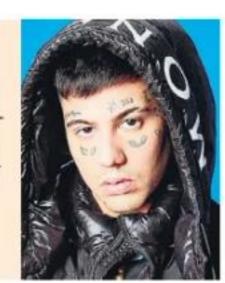



Leandro Teysseire

Historia de una Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que se estrenará hoy en el Auditorio UMET, es el repaso de la admirable vida de Taty Almeida. "Vamos a ocuparnos de que esto sea un documento para combatir el negacionismo sobre la última dictadura", asegura el realizador y docente Claudio "Pipo" Sautu.

### Por Oscar Ranzani

Una enorme mujer como Taty Almeida, símbolo de lucha y resistencia, no necesita de muchas presentaciones. Pero el realizador y docente Claudio "Pipo" Sautu decidió ir más lejos: hacer un documental que muestra la vida y la lucha de Taty, que representa la de todas sus compañeras quedesde hace décadas exigen Memoria, Verdad y Justicia. Todo surgió en 2020, en plena pandemia, cuando lo llamaron a Sautu de la CNN porque estaban preparando un programa sobre las Madres de Plaza de Mayo y el Mundial 78. Sautu le iba a realizar una entrevista a Taty. Finalmente, esa propuesta se cayó, no salió al aire, pero él se dio cuenta de que podía generar un material muy rico e interesante. La llamó y le dijo: "Acabo de leer el 50 por ciento de tu vida y es apasionante. Quiero filmar un documental". Taty le respondió: "Sí, Pipo, veámoslo y charlemos". El resultado es Historia de una Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que se podrá ver hoy a las 19 en el Auditorio UMET (Sarmiento 2037), con entrada libre y gratuita. La presentación contará con la conducción de la periodista y documentalista Nora Anchart y participarán junto al realizador, la propia Taty Almeida y el director general de **Página** 12, Hugo Soriani. El

nacio Copani. "Me encariñé de una manera enternecedora", sostiene Sautu por el vínculo de amistad que se

Claudio Sautu, director del documental sobre Taty Almeida

# "Es una mujer admirable con una vida apasionante"

El film Historia de una Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora se podrá ver hoy a las 19 en el Auditorio UMET, con entrada libre y gratuita.

generó con Taty. "Comencé a elaborar un nuevo guión de toda su vida. Mientras tanto, durante siete meses comencé a seguirla en diferentes actividades para tener material de archivo. Se construyó un nuevo guión en base a reportajes que ella daba en diferentes bibliotecas, instituciones y universidades". Después de siete meses, grabaron la entrevista, que duró 80 minutos (de los que quedaron 35 minutos en la película). Sautu también entrevistó a dos de los hijos de Taty, Jorge y Fabiana. "Después hice varias entrevistas con testimonios de compañeros sobre todo el tema de los desaparecidos y su búsqueda". Taty es también madre de Alejandro, que fue secuestrado el 17 de junio de 1975 por la Triple A. cierre musical estará a cargo de Ig- "Llevó mucho tiempo compagihistoria de cómo yo me relaciono casi familiar. En el aspecto priva-

con ella, y sobre todo la admiración por el trabajo que ella realiza y construye en la entrega de legajos, por ejemplo, y en marchas. Lo compaginé durante seis meses", afirma Sautu.

-¿Cómo trabajaste el aspecto privado y el público de un perso-

do, en las charlas que tuvimos en lugares cerca de su casa, pude ver que ella es la misma persona tanto en su vida pública como en su vida privada. Se preserva mucho, se cuida mucho la salud, pero yo no noto ningún tipo de diferencia.

Como ustedes la ven en la vida

"A todas las preguntas que yo le hacía, ella me respondía el doble de lo que yo quería saber. Fue una relación casi familiar."

naje con tanto peso simbólico e histórico?

 Lo trabajé de una manera muy natural. La confianza que ella te inspira te deia hacer todo. A todas nar el documental, sobre todo el las preguntas que yo le hacía, ella material de archivo de cuando me respondía el doble de lo que ella era joven. Esa es un poco la yo quería saber. Fue una relación

pública es en la vida íntima. He caído de sorpresa y sí está en estado de alerta con los sucesos políticos que tiene este país. No noto mucha diferencia, es de mucha confianza.

-¿Qué pensás que significaba para ella la palabra "resistencia" antes del secuestro de su hijo Alejandro y qué significó después?

-Ella dice que realmente vivía en una burbuja: describe que por aquel entonces era gorila, se ocupaba de sus hijos y, además, estaba rodeada de una familia de militares, menos su marido. Ella no tenía ningún tipo de ideología política, salvo ser gorila. Y en la película se cuenta que ella pensaba que los militares la iban a ayudar a encontrar a su hijo y no fue así. No sólo que no fue así, sino que a Taty se le ocultó todo tipo de información. Ahí nació la resistencia, sobre todo cuando llegó a Madres porque sola empezó la búsqueda. Y tardó muchos años en llegar a Madres porque temía que la rechazaran, que pensaran que era una espía.

#### -: El rodaje tuvo momentos dolorosos?

-La verdad es que en un momento pensé en no continuarlo cuando comencé a hacer las pre-

bién afirmó que en la Argenti-

na "la idea del genocidio opera

a largo plazo como práctica so-

cial, incluso mucho después de

lo que creíamos reparaciones

#### Por Juan Pablo Cinelli

Función especial del documental Actas del salitral Dos tragedias que se cruzan en La Pampa

Como si se tratara de otro acto de resistencia en un tiempo políticamente adverso, hoy se realizará una función especial del documental Actas del salitral, en el que el cineasta Alejandro Urioste hace confluir las líneas históricas de la llamada Conquista del Desierto y la última dictadura militar, tomando como escenario la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa. Para ello, se apropia de la voz del historiador José Carlos Depetris, natural de esa provincia, quien se encarga de encontrar los lazos que unen a esos grandes genocidios perpetrados por el Estado argentino en distintos momentos de su historia y que, evidentes solo en apariencia, revelan la existencia de un proyecto político que está lejos de haberse extinguido.

Con ese punto de partida, el documental de Urioste consigue que las dos tragedias se cruzen en la capital pampeana a través de un relato familiar. Por un lado están los miembros de

los pueblos originarios, sobrevivientes de la campaña comandada por Julio Argentino Roca, enviados a alambrar la provincia en calidad de trabajadores (aunque virtualmente fueran esclavos), privados incluso de sus verdaderas identidades bajo nuevos nombres "cristianos". Se trataba de un regreso a las que habían sido sus tierras, ahora apropiadas por los que financiaron el exterminio, convertidos en siervos de la aristocra-

Por el otro, Urioste recupera también la memoria de los herederos de esos sobrevivientes, a partir de la historia de los hermanos Raúl e Inés Uhalde, dos jóvenes pampeanos, descendientes de aquellos hombres y mujeres sometidos, que en los '70 abrazaron la militancia política. A ambos los une un destino no menos trágico que el de sus antepasados: a Raúl, el mayor, lo asesinó la policía en febrero de 1976, mientras que su

cia agroexportadora.

hermana fue desaparecida seis meses más tarde, cuando solo tenía 20 años. Actas del Salitral exhibe con elocuencia la trama histórica que une a ambos dramas, revelando la intimidad que las conecta.

En diálogo con Páginal12, el pro-

pio cineasta se encargó de recordar que la idea de vincular la Campaña del Desierto con la dictadura no es nueva. "Ya David Viñas decía que los indios son los desaparecidos del siglo XIX", recordó Urioste. El director tam-



bién resulta significativo. La función de Actas del salitral se realizará hoy a las 19, en la sala Jacobo Laks, en el tercer piso del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543.

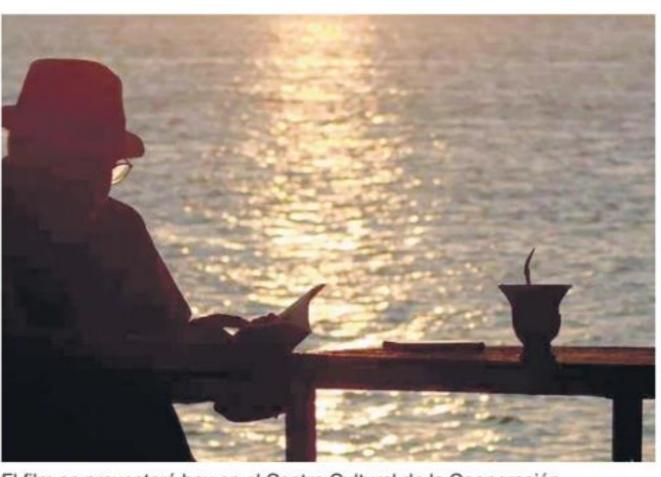

El film se proyectará hoy en el Centro Cultural de la Cooperación.

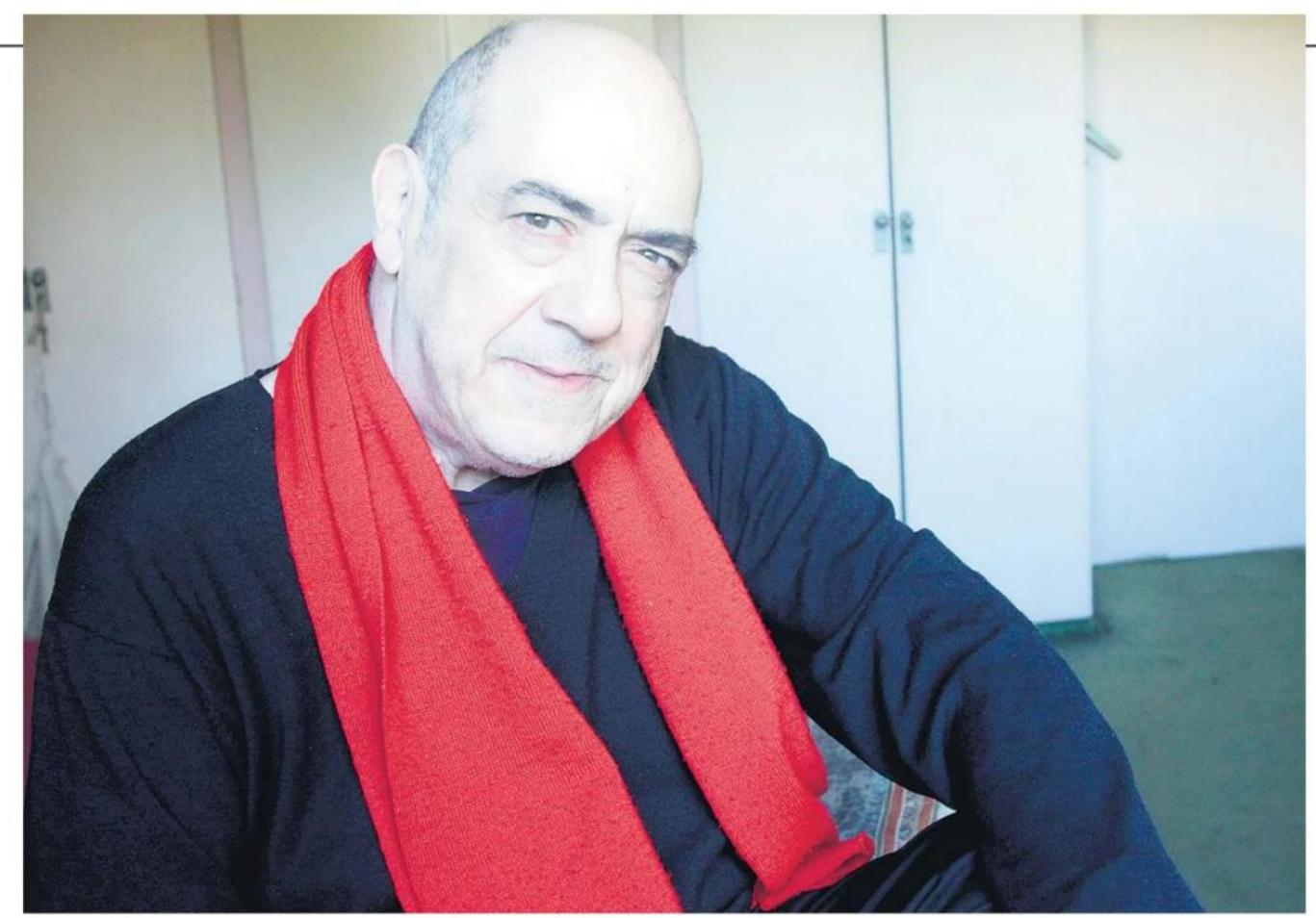

"Me encariñé de una manera enternecedora", dice Sautu sobre Almeida.

Jorge Larrosa

guntas que me parecían desesperantes, como el momento en que le pregunté qué pasó en la mañana jandro no fue a la casa. Él desapareció el 17 de junio de 1975 y yo le pregunté qué sucedió al otro día por la mañana. Y fue un estado desesperante y ella empezó a contar que revolvió cosas. Había encontrado una agenda y cuenta que él ya sabía que lo iban a matar. Ahí se quebró Taty. Fue un momento difícil contar el comienzo de la búsqueda. Y otro más difícil fue cuando lo entrevisté a Jorge, el hermano de Alejandro. Él se quebró en la entrevista y tuve que parar dos veces. Se largó a llorar porque no solo sufre la pérdida de su hermano sino también el destierro. Él tuvo que irse por miedo y dejó a toda su familia acá, así que no pudo colaborar mucho en la búsqueda. Hablo siempre con Jorge. Sigue estando muy afectado.

-;Con el documental te propusiste dar cuenta de cómo una mujer con tanto coraje transformó el dolor en esperanza?

-Totalmente, sí. Es admirable, es un faro. Tanto ella, como todas las Madres, porque no solo lo hice por ella sino por todas las Madres que han sido tan maltratadas. La fuerza que tienen es admirable.

−¿Sentís este trabajo como un agradecimiento hacia ellas que tanto nos dieron?

–Sí, por supuesto. Cuando yo la llamé, después de unos mensajes muy lindos que me dijo, me quebré porque ahí descubrí que gracias a las Madres estamos vivos todos los que vivimos esa época

de terror, porque nosotros sentimos que las Madres estaban venciendo a la dictadura. Ellas fueron del 18 de junio de 1975, que fue la aplacando a partir del 80 el avanmañana siguiente a cuando Ale- ce militar. Y no las vencieron ni la muerte de Azucena Villaflor ni el secuestro ni los palos. Voy a las marchas de ellas desde 1982. Y podíamos hacerlo gracias a ellas. Los milicos no nos tocaban en la calle. Y yo la viví toda la historia.

> −¿Qué significado tiene para vos estrenar una película sobre una mujer que luchó toda su vida en este momento en que desde el gobierno nacional se reivindica el accionar criminal de la dictadura?

-Es una batalla tanto histórica

dad tiene que ser permanente en el tiempo. Eso significa mucha emoción. Sabía que el tema iba a impactar. Creo que es el momento justo de difundirlo.

-¿Por qué creés que buena parte de la sociedad, que parecía que tenía saldada cuentas con la historia a partir de los juicios a los genocidas, apoya ahora a personajes de la ultraderecha que quieren manchar la bandera de los derechos humanos?

-Es bastante inexplicable. No podría decir qué pasó, pero a este negacionismo lo vengo viendo hace veinte años. Lo veía en las universidades. Soy docente y veía que a los jóvenes les costaba muHay gente que está totalmente convencida de que este loco de mierda está haciendo bien las cosas. No entiendo qué pasó. Hay una gran división (que siempre existió) y se creó mucho odio. Es también una manera de odiar a los gobiernos que realmente nos hicieron felices y nos dieron algo, como los de Néstor y Cristina. No se puede entender. Hay mucho

-¿Qué sintió Taty al ver el documental terminado?

-Se emocionó muchísimo. Me dio un abrazo de 15 minutos. Estaba muy feliz. Fue impresionante. Me tomó la mano y durante media hora no me la dejó. Está contentísima. No lo hice con apoyo 24 del Incaa porque no me dieron los tiempos. Así que le di una sorpresa. No le dije nada los últimos meses. La emoción fue tremenda. Está muy feliz. Parece una chica de 15 (risas): ayer me llamó cinco veces. ¿Qué cinco veces? No, ¡diez! Me llama todos los días a ver cómo va la cosa.

-¿Creés que para ella el documental tiene un doble valor? No sólo porque narra su vida, sino también porque muestra la fortaleza de quienes nunca bajaron los brazos...

-Totalmente. Y va a usarlo como una bandera: quiere distribuirlo y mostrarlo en todas las ciudades. Quiere mandarlo a Europa. Ya lo mandé a Barcelona, Sicilia. Se estrenó en Málaga y en Torino. Ella está con muchas ansias que esto se distribuya. Lo están pidiendo de muchos centros culturales, unidades básicas también, así que estoy tirando copias a lo loco. Es un circuito paralelo a lo que era el Incaa. Es un documento de mucho interés para todas las edades. A partir de los 15 años se puede ver perfectamente. Y en Barcelona se está organizando una movida muy especial con la película, con madres de desaparecidos del franquismo. Lo está organizando el mejor amigo de Alejandro, que pude contactar.

-¿Esperás que la película sea vista por las nuevas generacio-

–Sí, confío porque ya me contacté con los nietos de Taty y sus compañeros quieren verla, con mi sobrina que estudia Profesorado de Literatura en Campana. Y ya estuve testeándolo con un grupo de jóvenes de 28, 30 años, que se quedaron muy sorprendidos, más allá de lo que habían escuchado, porque acá tenemos mucha gente para echar tierra encima. Confío mucho. Vamos ocuparnos de que esto sea un documento y de hacerlo circular.

"Nosotros sentimos que las Madres estaban venciendo a la dictadura. Ellas fueron aplacando a partir del 80 el avance militar."

como cultural. Me preocupo tanto por difundir el documental porque es la mejor manera de que la gente, especialmente la juventud, vea que este negacionismo no puede ser. De ninguna manera se puede borrar todo el horror que sucedió. Yo lo viví día tras día desde la Triple A. Tenía 15 años y vi el accionar, que se llevó amigos y profesores, desde Haroldo Conti la noche que lo llevaron en el '75. Esto no se puede negar y hay que difundirlo. Muchos jóvenes vieron el documental en las funciones privadas que hice y se quedaron asombrados porque esta vercho entender. Frente a los que dicen "Esto ya pasó, es tiempo viejo, borrón y cuenta nueva", para mí no es así. En otros países, la memoria de los Holocaustos se siguen defendiendo hasta el día de hoy. No tengo una explicación. La verdad es que, en ese sentido, estoy bastante desmoralizado. No todos, ¿eh? Hay gente grande también, no solo parte de la juventud. Y me pasa también en mi familia. Esa es una de las razones por las que hice la película: me cansé de discutir, de explicar lo que fueron los '70 y los '80. Y hasta el día de hoy me lo discuten.



Opinión Por Juan Pablo Cinelli

# El Bafici, caja de resonancia del cine argentino

omo era de esperarse, las funciones del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafici, se convirtieron en una "caja de resonancia" de la delicada situación que atraviesa el cine argentino tras las cuestionadas decisiones tomadas durante los cuatro meses que lleva el presidente Javier Milei al frente del gobierno. Así, como una caja de resonancia, definió al

festival su propio director, Javier Porta Fouz, durante la presentación de algunas películas el lunes. Lo hizo luego de que no pocas voces comenzaran a alzarse pidiendo la suspensión del Bafici como una forma de protesta contra la gestión de Carlos Pirovano, actual presidente del Instituto del Cine (Incaa), responsable de la virtual paralización de la industria cinematográfica local. Pero mejor ir por partes.

Porta Fouz había quedado en un lugar incómodo tras la publicación en este diario de una columna firmada por Luciano Monteagudo, titulada "El sospechoso silencio del Bafici". En ella, quien fuera durante varias décadas director de la Sala Lugones y sigue siendo crítico de Páginal12 se preguntaba por la falta de un pronunciamiento público por parte del festival acerca de las violentas decisiones que la actual gestión del Incaa viene tomando en contra del propio cine argentino. Obligado a

responder, el director del Bafici, cuyo punto de vista es bien conocido, entendió ese texto como un cuestionamiento a su figura, confundiendo lo personal con el rol que ocupa dentro del festival. El resultado: una respuesta publicada en sus redes sociales en la que volvió a descargar sus propias opiniones, obturando la posibilidad de una necesaria declaración institucional por parte del festival que dirige.

Lo que siguió fue un desborde de reacciones negativas contra su fallido pronunciamiento. Por un lado estuvieron quienes le marcaron la necesidad de distinguir lo personal de lo institucional. Por otro, como era tristemente previsible, los que se explayaron con lamentable violencia contra el director artístico. Pero también estuvieron, y no fueron pocos, los que en redes sociales

confundieron el eje del asunto con ánimo revanchista, creyendo que pedir la suspensión del festival es la mejor manera de defender al cine argentino. En esos reclamos habita la misma confusión de pensar que el Bafici le pertenece a una persona o a una gestión, cuando en realidad desde hace 25 años este festival también es sinónimo de cine argentino. Un espacio vital que debe ser defendido, cuidado y aprovechado para fortalecer a nues-

tro cine y a la comunidad audiovisual. Sobre todo en este momento, en el que constituye un espacio de expresión y debate inmejorable. Una caja de resonancia.

Durante la presentación de varias películas, en especial de las que participan de la Competencia Argentina, Porta Fouz mostró un saludable cambio de actitud. Con moderación, sin grandes pronunciamientos y sin aludir

> de forma directa a ninguna de las medidas implementadas por Pirovano, pero dejando claro que desde el Bafici entienden que el momento que atraviesa el cine argentino es complicado ("me parece que ya complicado es un eufemismo", subrayó el director). "Cuando el año pasado comenzamos a programar esta edición nos propusimos que el festival fuera una vidriera de la diversidad y la calidad del cine argentino, un manifiesto frente a los tiempos que iban a venir. Que se pusieron peor de lo que pensábamos... ¡hace tres días!", señaló Porta Fouz justo el lunes, cuando el Boletín Oficial publicó la Resolución 62/24 que formaliza un profundo achicamiento del Incaa. Esta vez, poniendo al Bafici por delante de su propio nombre, como corresponde.

> Pedir la suspención del Bafici es un acto que solo puede ser calificado como una estupidez lisa y llana, una consigna alimentada por una lógica suicida.

Equivale a tapiar la única ventana abierta que le queda al cine argentino en estos últimos, tristes y terribles días de abril. Imposible saber que será de nuestras películas en mayo, apenas la semana que viene. Pero hoy y hasta el próximo domingo, el día de su clausura, Bafici y cine argentino son la misma cosa. Y como tal deben ser defendidos por todos, aun y en especial en la disidencia de opiniones.

#### Por J. P. C.

La Competencia Argentina del Bafici tuvo continuidad con la presentación de otros cuatro títulos. Uno de ellos es el documental El cambio de guardia, en el que Martín Farina retrata a un grupo de amigos cuyo vínculo creció luego de haber compartido el antiguo servicio militar en 1977, integrando el Regimiento de Patricios. Casi 50 años después, el director los acompaña a lo largo de varios años, durante las (no siempre) lúdicas reuniones que realizan de manera periódica.

De forma nada involuntaria, El cambio de guardia se erige como un retrato de la "grieta" que divide políticamente el sentido común de los argentinos, a partir de las discusiones acaloradas que se dan entre los miembros del grupo. Por ese camino empuja al espectador a realizar el ejercicio de identificarse y, tal vez, reconocer algunos vicios propios reflejados en las disputas que se ven en pantalla. Con generosidad, el documental de Farina propone otros caminos: abrazar la empatía y aceptar que quien piensa distinto no necesariamente es

# Continúa la Competencia Argentina del Bafici

# Del documental al western criollo

un enemigo. Nada mal para una película sobre un grupo de chicos grandes que añoran sus días en el ejército. También pudieron verse en esta sección las películas Vrutos, de

Miguel Bou, y Hombre muerto, de

Andrés Tambornino y Alejandro Cruz. Ambas tienen en común la intención de narrar a través de géneros cinematográficos populares. La primera abraza el molde de las películas de pandillas y el realismo sucio para registrar otro tipo de

enfrentamiento: el que se da entre un grupo de adolescentes del barrio de Lugano y otro de chicos rugbiers. Con una abierta mirada social, Vrutos da cuenta de la complicada vida en uno de los barrios más estigmatizados de Buenos Ai-

vo intento por adaptar el universo del western al ámbito local, aprovechando recursos geográficos como los del propio noroeste argentino, tan similar en sus paisajes al del oeste estadounidense. Pero también a partir de una historia de pueblo chico que encuentra un paralelo natural en los clásicos relatos del género y al mismo tiempo resulta genuinamente argentina. Con un elenco destacado que

Hombre muerto resulta un nue-



El cambio de guardia, de Martín Farina.

Con una abierta mirada social, Vrutos da cuenta de la complicada vida en uno de los barrios más estigmatizados de Buenos Aires.

res e intenta utilizar como contrapunto a los rugbiers, sobre quienes también pesa un anatema no menos clasista. En la película de Bou se reconocen elementos que la acercan al cine de directores como Raúl Perrone, Eduardo Pinto o José Campusano, cuya última película, Territorio, también ya puede verse en esta competencia.

incluye a Osvaldo Laport, Diego Velázquez y Roly Serrano, entre otros, Hombre muerto consigue darle forma a una máscara reconocible del western, en especial desde lo fotográfico. Sin embargo, nunca logra equilibrar los elementos de comedia y farsa costumbrista, que a veces raspan contra el fondo dramático de la historia.

### Por Cecilia Hopkins

Dramaturgo y director teatral, autor de las premiadas Tebas Land y La ira de Narciso, Sergio Blanco nació en Montevideo en el seno de una familia muy ligada al arte y la literatura. Residente en París desde hace años, en estos días Blanco está en Buenos Aires para estrenar hoy Tierra, obra de su autoría, en el Teatro San Martín (sala Casacuberta), bajo su propia dirección. "Buenos Aires tiene un ritmo y una intensidad que me estimulan", dice en la entrevista con Páginal 12, "y cuenta con un espectador teatral muy formado y pasional que espera al artista a la salida, le escribe cartas o mails, algo que en otros lugares del mundo no sucede", señala.

Blanco suele concebir su obra dentro del género de la autoficción. En el caso de Tierra, aborda el tema de los cambios que se experimentan al atravesar el duelo de un ser querido. Es una pieza que el dramaturgo dedicó a la memoria de su madre, helenista y profesora en letras que lo inició en el mundo de la lectura. La evocación de la madre se concreta a través de los personajes de sus ex alumnos. Así, un alter ego del dramaturgo va al liceo donde su madre solía enseñar, no solamente para hablar con aquellos que la conocieron sino también para visitar los espacios que ella habitó. De este modo, Tierra es un homenaje a la maternidad y al magisterio, "a los que enseñan con lo que son más que con lo que saben". El elenco está integrado por Andrea Davidovics, Sebastián Serantes, Soledad Frugone y Tomás Piñeiro.

### -¿Por qué la muerte es uno de tus temas recurrentes?

-No tenemos que olvidarnos de que vamos a morir y debemos prepararnos. Pienso que la muerte es lo que le da sentido a la vida. Y el arte, sea un texto, una pintura o una partitura musical, no habla de otra cosa: es un acto metafísico de resistencia contra la muerte. Tierra habla de la muerte, sí, pero no desde un lugar oscuro, fatalista o morboso, sino como una cita ineludible.

### -También habla de la experiencia del duelo...

-El duelo también nos conecta con lo vital. Creo que cada día, una persona transita un duelo de diferente modo. Hay que encontrarle belleza a ese duelo, porque no solamente la belleza está en lo bueno y en la felicidad. También puede encontrársela en la tristeza, el dolor, la fealdad o la melancolía.

-¿Cuál es la relación que establecés entre las nociones TEATRO Sergio Blanco estrena hoy en el San Martín su obra Tierra

# "Se puede encontrar belleza en la tristeza"

El dramaturgo franco-uruguayo inscribe su trabajo en el terreno de la autoficción.

En Tierra aborda los cambios que se experimentan al atravesar el duelo de un ser querido.

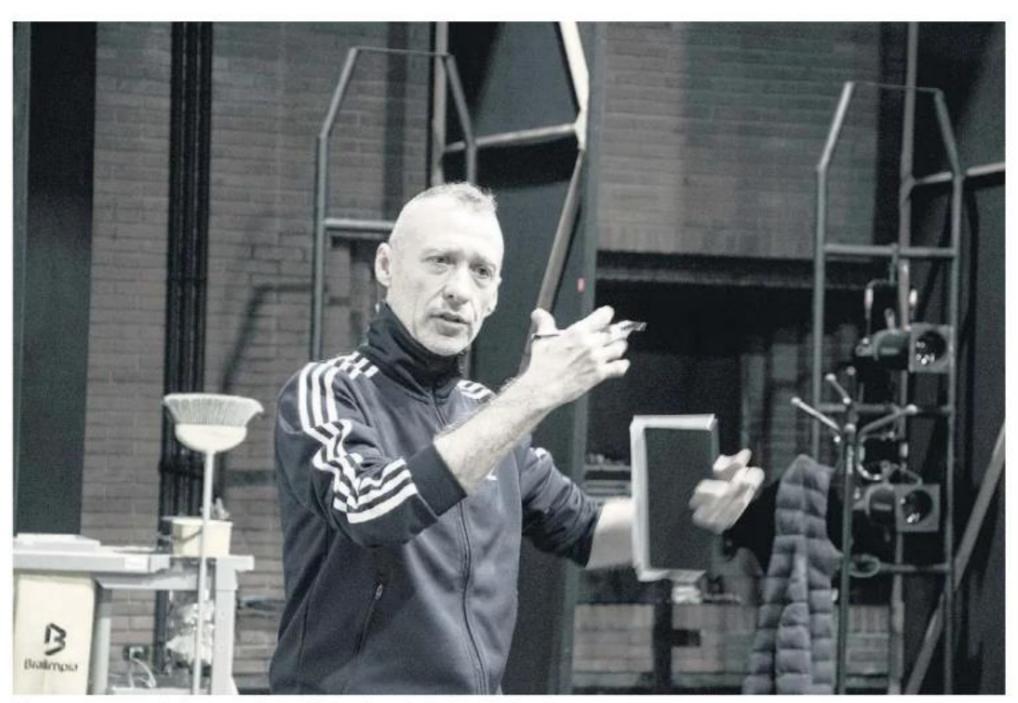

Blanco es autor de las premiadas Tebas Land y La ira de Narciso.

#### de trauma y trama?

-Un trauma puede ser un abono para la creación, para construir una trama que transforma una situación compleja

en belleza. Pasar del trauma a la trama, nos salva, nos sana.

-¿Cómo definís la autoficción, un género al que pertenece esta obra?

-La autoficción es un cruce de dos relatos, uno biográfico y otro ficcional. Si la biografía establece un pacto con la verdad, la autoficción establece un pac-

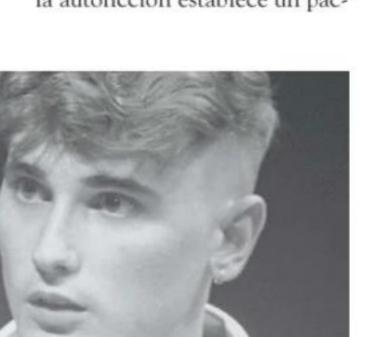

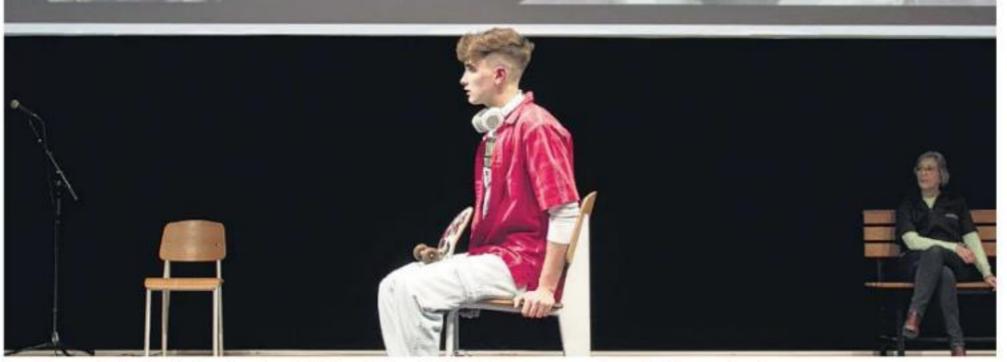

La obra estará desde hoy hasta el 28 de abril y del 2 al 5 de mayo en la sala Casacuberta.

to con la mentira. Mezcla lo que ocurrió con lo que pudo haber ocurrido. Es una poética amoral, ilegítima, que proyecta el yo del artista al campo de lo ficcional. Para ir a la búsqueda de los otros.

#### -¿Por qué creés que la gente se interesa en experiencias personales?

-Porque son historias que resuenan en cada espectador. Tierra es una obra que busca hablarle a la comunidad, una obra donde todos podemos vernos. Finalmente, las personas son más parecidas entre sí de lo que parecen.

# -¿Cuál es el punto de parti-

-La autoficción parte de la noción de lo singular que conecta con el otro. Es una creación femenina: como a la mujer se le ha prohibido acceder a los grandes relatos, mujeres como Virginia Woolf escribieron sobre sí mismas. Y yo creo que hay que volver a la escala de lo singular, porque no hay experiencia más interesante que ser uno mismo. Ni acto más político, porque hoy implica no dejarse masificar como pretende el liberalismo.

### -¿Por qué elegiste desarrollar la puesta en una cancha de básquet?

-Pensé en varias posibilidades y me decidí por un gimnasio, tomando en cuenta la etimología de la palabra, que significa "el lugar del cuerpo": el hijo busca la corporalidad, las huellas de la madre. Tal vez, lo que más duele de la muerte es la ausencia del cuerpo del ser querido.

### -¿Qué función tienen las cámaras en el montaje?

 Hay cámaras en escena porque son parte de la poética que yo trabajo. Hoy en día, el teatro tiene que atender a las exigencias y posibilidades del ojo del espectador, que ha cambiado mucho. La percepción del mundo es otra y el teatro tiene que escuchar esos cambios.

Tierra, en el Teatro San Martín (Corrientes 1530) desde hoy hasta el 28 de abril y del 2 al 5 de mayo, a las 20.30 hs.

Opinión Por Julián Axat \*

# Poesía y malestar en la cultura

or estos días ha sido publicado un libro de poesía cuyo título reescribe aquel conocido verso de Juan Gelman: "toda poesía es hostil al capitalismo/ puede volverse seca y dura pero no/ porque sea pobre sino/ para no contribuir a la riqueza oficial/ (...)" (de Cólera Buey, 1964)

En el libro en cuestión se ha actualizado "toda poesía es hostil al anarcocapitalismo", puntapié para desarrollar escrituras que intentan dar testimonio a los tiempos que vivimos y de las nuevas formas en que deviene el capital por estos lares.

Para el anarcocapitalismo, el Estado es mala palabra, y sólo se precia como Leviathan penal, policial y militar, encargado de vigilar/castigar cualquier tipo de resistencia que se le oponga. Dicho en pocas palabras: el anarcocapitalismo odia el lado izquierdo del Estado (lo tilda de ortaciones y expresiones. Y con ello repensar las formas de asumir la protesta, tomar la palabra, nombrar el mundo, relacionarnos con los otros. Concretamente, luchar por los cambios y revitalizar el arte del decir.

A la manera del grupo Barrilete en las décadas del 60 y 70, la antología toda poesía es hostil al anarcocapitalismo es una suerte de "Informe de época", un conjunto diverso de voces/testimonios que buscan representar la urgente (o desesperante) situación que gran parte de la población está viviendo a medida que van pasando los días: desempleo, despidos, inflación, tarifazos, niveles de indigencia, etc.

En los poemas que se fueron recogiendo por el camino no dejo de advertir un deseo de literalidad. Tal vez esa literalidad parece hacer espejo (o correlato) con la forma políticamente in-

> correcta con la que hablan quienes nos gobiernan. El tiempo dirá de qué tipo de literalidad se trata.

Mientras tanto, el poema descarga un sentido y hace sentir la rabia de su juicio. Los versos toman nota y son hostiles a esos modos y gestos fascistas de la representación. Los tópicos que aparecen en este libro son de lo más diversos, claros elementos de época: los DNU, la casta, Conan, perros, motosierra, "no hay plata", ley ómnibus, orcos, fuerzas del cielo, despidos masivos, "viva la libertad carajo", trolls, ñoqui, dolarizar, etc.

Es decir, en algunos casos se trata de giros de palabras novedosos; en otros, los ya clásicos eufemismos neoliberales que denominan/encierran las viejas recetas. Me refiero a una trama de sentido que todo el tiempo se hace

viral (lo que no escapa al coloquialismo en la poesía), pretendiendo prefigurar los años venideros. A menos que otra trama simbólica se interponga en el camino y -tarde o temprano- la rechace.

Por lo demás, en la antología encontrarán escrituras de todos los estilos y registros. Autores y autoras de recónditos lugares del país. Amigos y amigas de Chile, Venezuela, Aruba, Paraguay, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Méxi-

Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo además del juicio poético a una época, es un gran coro. Como le gustaba decir a Alberto Szpunberg: una verdadera "Asamblea de poetas" cuya lucidez es permanecer en estado de alerta y vigilia.

\* Para acceder a la antología, el PDF aquí: https://elniniorizoma.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/04/toda-poesia-es-hostil-alanarcocapitalismo.verson.final\_.pdf

Los chicos no se salvan

> El Estado discontinuó el programa Libros para aprender. Las cámaras editoriales afirman que la compra es un proceso transparente.

del ajuste

El gobierno nacional

no comprará textos escolares

#### Por Silvina Friera

Cada organismo o plan que el Gobierno cierra lo justifica argumentando que "no hay plata" o que tiene un funcionamiento "altamente ineficiente y corrompido". La Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y la Cámara Argentina del Libro (CAL) afirman que la compra de 14.000.000 de libros escolares pertenecientes al plan "Libros pa- valor mayor de estos libros no esra aprender" por parte de la Se- tá en el producto físico (papel v cretaría de Educación de la Nación es "un proceso firme y transparente". En un comunicado conjunto las dos entidades explicaron cómo es el procedimiento de compra de libros escolares porque las noticias que se publicaron en diferentes medios "podrían haber generado confusión en la opinión pública".

El Estado Nacional convoca a las editoriales a presentar sus libros. Esos materiales tendrán dos instancias de evaluación: una nacional y otra provincial. La Comisión Asesora Nacional realiza una primera selección y envía los libros elegidos a las Comisiones Asesoras Provinciales que dependen de los respectivos ministerios, y que seleccionan aquellos materiales que satisfacen los requerimientos pedagógicos y curriculares de su jurisdicción. Finalmente, la Secretaría de Educación de la Nación consolida esas elecciones y, de acuerdo con la matrícula de cada provincia, realiza la compra en conjunto. "Este es un proceso consolidado por su transparencia que ha sido usado desde el año 2003 por todos los gobiernos", plantea desde la CAP y la CAL.

¿Por qué se hacen contrataciones directas? "La contratación directa se explica porque cada editorial es propietaria exclusiva de los derechos de los libros que presenta. Por ese motivo, no es posible adquirir un mismo título a dis-

tintos proveedores: inevitablemente deben comprarlo a la editorial que lo publicó", argumentan en el comunicado conjunto. "Si bien una licitación tradicional prioriza la variable precio, en el caso de los libros educativos la variable preponderante es la calidad pedagógica y, fundamentalmente, su adecuación a los diseños curriculares y al contexto en el que se insertan. En resumen, el tinta), sino en su esencia: el contenido. Pero la variable precio

"Vamos a hacer todo lo posible para que lleguen libros de calidad a las escuelas." Teresita Valdettaro, de Estación Mandioca

también está contemplada dado que las editoriales se comprometen a ofrecer sus libros a un valor máximo establecido en conjunto con la Secretaría de Educación, lo que garantiza que no haya precios fuera de los de mercado".

En la compra que estaba prevista para este año iban a participar 16 editoriales referentes de la edición de material educativo en el país: Aique, Arte Gráfico Editorial Argentino, AZ Editora, Ediba Libros S.A., Ediciones Colihue, Ediciones Santillana, Editorial Del Arbol, Editorial Estrada, Eggers Brass Teresa, Estación Mandioca, Fundación Edelvives, Hola Chicos, Kapelusz Editora, Letra Impresa, Longseller y Nazhira. La compra, en tanto, incluía 195 títulos, elegidos por las distintas provincias, para asegurar la diver-



ganización criminal, la justicia social es aberración); y ama su puño de hierro. Su lado derecho. El que le asegure el (supuesto) libre juego del mercado.

¿Y dónde está el mundo cultural en todo esto? Pues he intentado revisar la literatura libertaria (Von Hayek, R. Nozick, L. V. Mises, M. N. Rothbard, el local Benegas Lynch), hallando poco y nada de referencias al mundo del arte. En todo caso las referencias espirituales y culturales que se evidencian, son reducidas y mediocres. Su lenguaje se limita a una retórica de tipo instrumental para consumo de economistas.

"Cuando oigo la palabra 'cultura' saco el revólver". El anarcocapitalismo podría hacerle honor todo el tiempo a la frase de Joseph Goebbels. Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza (LLA), en diciembre de 2023, no hay espacios y universos culturales que no se hayan visto amenazados por sus políticas. De allí que se haga necesario repensar las formas de resguardar el tejido cultural, en todas sus manifes-



Millones de chicos en todo el país se quedarán sin sus libros de texto.

sidad en la oferta.

"Los libros de texto son un recurso muy económico. En noviembre de 2023, durante la gestión del gobierno anterior, se acordó un precio de entre \$5000 y \$7000 por ejemplar. Desde entonces, los precios de los insumos y de las imprentas crecieron de en el período en el que se imprimen los libros. Esos precios quedaron desactualizados. Pero, dado el recorte presupuestario, la Secretaría de Educación informó que el presupuesto disponible era de \$5000 por libro. Aun así, el sector editorial decidió continuar con el proceso y acordó con la SEN el precio de compra en \$5000. Para poder lograrlo, se negociaron costos con la cadena de producción y, en algunos casos, se resignó la rentabilidad", advierten en el comunicado y puntualizan que esos mismos libros se compran en las librerías del país a un precio entre 15.000 y 16.000 pesos.

"Los libros de texto son el material más accesible y probado para acompañar los procesos de aprendizaje. Constituyen la fuente más adecuada para llegar al conocimiento ya que están producidos por profesionales de alto nivel académico y cuentan con un fuerte andamiaje pedagógico", expresan la CAL y la CAP y agregan asimismo que "la misión de las editoriales es hacer los mejores libros para que esa herramienta insustituible llegue a manos de cada uno de los niños y jóvenes argentinos con calidad óptima".

Teresita Valdettaro, directora editorial de Estación Mandioca, manifiesta la sorpresa que le generó enterarse de que no se hacía la compra de libros. "Hay una resolución firmada el 31 de enero por-

que accedimos a bajar los precios, a acelerar los tiempos de impresión y nos comprometimos a cumplir con las fechas una vez que estuviera pago el anticipo. Y nos enteramos por medio de la prensa de que la compra se cayó", cuenta a Páginal 12 y precisa que el secretario de Educación, Carlos modo exponencial, precisamente Torrendell, "siempre se mostró partidario de llevar libros a las es- permitir abocarnos al proyecto y cuelas y de mantener esta políti-

demorar la distribución de los libros a los alumnos de todo el país que se encuentran en una situación socioeconómica muy difícil y que no pueden acceder a la compra de los libros que necesitan para estudiar. Lamentamos muchísimo que este año no puedan tenerlos", admite Barrera.

"Esta compra, además, nos iba a desarrollo de nuevos libros educativos, sin la ayuda de esta compra y en el contexto económico que estamos atravesando se hace imposible llevar a cabo el proyecto, porque para desarrollar nuevos libros de texto escolar se requieren importantes inversiones y contratar a mucha gente, autores, diseñadores, ilustradores, especialistas curriculares, y muchos más que intervienen en nuestro proceso".

"El libro de texto es una valiosa guía para docentes y alumnos y promueve aprendizajes de calidad porque están escritos y editados por expertos en educación y garantizan una secuencia didáctica graduada y acorde a los diseños curriculares vigentes", detallan en el comunicado y añaden que desde los libros de texto "se organiza el aprendizaje de los niños tanto en la casa como en el aula y se puede dejar allí un registro de lo aprendido que se va acumulando y permite evaluar fehacientemente los progresos del alumno". La CAP y la CAL subrayan que "un libro de texto debe ser un derecho básico de cada estudiante, porque está comprobado su impacto en el aprendizaje en diversos entornos sociales, económicos y geográficos".

Valdettaro dice que es "un error" discontinuar el plan "Libros para aprender", que hizo mucho por la educación. "Como editores vamos a hacer todo lo posible, como estuvimos haciendo hasta ahora, para asegurar que lleguen libros de calidad a las escuelas", concluye la editora.

1 PUBLICACIÓN

### Distopía cotidiana

La serie británica Black Mirror generó muchas pasiones pero, sobre todo, numerosos debates y reflexiones. La sociosemióloga Claudia Attimonelli (profesora de Medios de Comunicación en la Universidad Aldo Moro, Bari) y el sociólogo Vincenzo Susca (investigador en el Leiris de la Université Paul-Valéry, Montpellier) se reunieron otra vez en 2021 ya habían publicado Pornocultura. Viaje al fondo de la carne- para escribir Black Mirror y la aurora digital: nuestras vidas después del humanismo (editado en la Argentina por el sello Prometeo). Aquí exploran las múltiples formas que adoptó Black Mirror -show, museo, prisión, obra de arte, videojuego- y los límites entre interior y exterior, el yo y los otros, lo orgánico e inorgánico. La sociedad del futuro que describe la serie parece un vaticinio tan trágico como certero de lo que estamos viviendo: una distopía cotidiana. Conceptos como troll, sexting, revenge porn o cancel culture parecen haber traspasado la pantalla y esos relatos que creíamos de ciencia ficción se convirtieron ahora en una pasmosa realidad.

"Es un proceso consolidado por su transparencia que ha sido usado desde el año 2003 por todos los gobiernos", dicen en la CAP y la CAL.

ca". No saben las editoras y editores por qué se decidió dar de baja la compra. "No fue por falta de transparencia porque el proceso es transparente. Hace 20 años que se usa el mismo procedimiento para la compra de libros en la Argentina y jamás se le atribuyó falta de transparencia", aclara Valdettaro.

La decisión del Gobierno de no comprar libros afecta a Hola Chicos, confirma Patricia Barrera, directora editorial, porque se trataba de una compra "muy importante" para este sello especializado en textos escolares. "Hola Chicos compró papel, cartulina y otros insumos para poder imprimir rápidamente los libros para cuando se recibiera la orden de compra y acelerar la entrega del material, con el objetivo de no



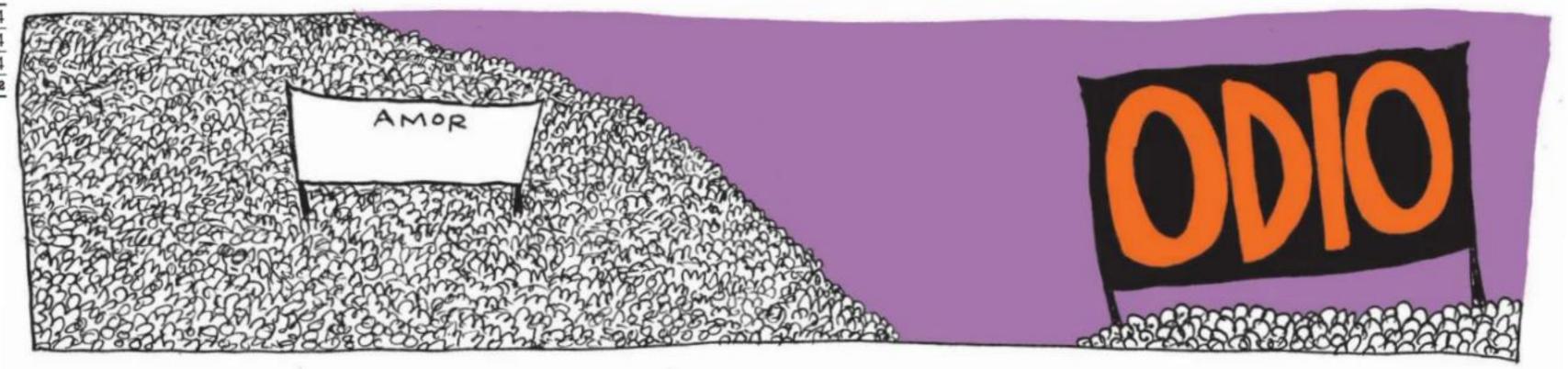

## Contratapa

#### Por Irene Vallejo

El tópico de la inocencia infantil siempre te ha parecido una extraña invención adulta, un efecto colateral de la nostalgia. Del colegio recuerdas más bien las bravuconadas de los líderes y su exuberante picaresca para aprobar exámenes: chuletas tatuadas en la piel bajo las mangas o el reloj, fórmulas grabadas en el bolígrafo Bic a punta de compás, apuntes en la papelera, perfeccionadas maniobras de distracción a la autoridad. Quienes aprobaban gracias a esas tretas gozaban de un aura de admiración, mientras que estudiar se consideraba una sumisión burda

y sin mérito. Había una clarísima división entre los listos y los empollones, entre los audaces y los obreros del esfuerzo. De adultos, correteando en nuestro patio de recreo digital, seguimos haciendo trampas y falsificando el expediente: fingir es fácil con el filtro adecuado. A través de fotos y frases elegidas, amañamos versiones mejoradas de nosotros mismos. Allí donde chirría hablar de fracaso o soledad, celebramos la multitudinaria fiesta de la realidad maquillada.

En la crónica del significado de las palabras, la evolución del sentido es un espejo de nuestras ideas cambiantes. La mutación del término éxito es particularmente reveladora. En latín significaba "desenlace, salida" -de ahí el inglés exit-, asumiendo que el resultado de nuestros afanes es incierto: bueno, malo, o la mezcla de ambos. Todavía en el Siglo de las Luces, el poeta Leandro Fernández de Moratín hablaba de "buen éxito" y "éxito infeliz". Frente a aquella visión equilibrada, sin vencedores o perdedores, hoy solo concebimos el éxito triunfador: ese oscuro objeto de deseo. Para nuestro imaginario colectivo, una buena historia debe tener un final -exit- victorioso, feliz. Más allá del glorioso apogeo, el

cuento no tiene nada que contar. Frente a esta visión, Carlos García Gual señala en La muerte de los héroes que los personajes legendarios siguen siendo fascinantes – y más humanos – cuando envejecen y conocen sus límites. La Odisea narra el regreso de

# La invención del éxito



Ulises y Penélope, cuadro de Francesco Primaticcio.

Ulises a Ítaca tras vagabundear durante diez años de costa a costa, afrontar peligros incontables y amar por el camino, entre otras mujeres y diosas, a la hechicera Circe. Sin embargo, la historia no termina con la conquista del trono y el sosiego hogareño: a Ulises le gustaba más estar volviendo que haber llegado. Quizás por eso, en La Divina Comedia Dante recuperó la tradición del último viaje del viejo marino: navegó hacia Hesperia -España-, traspasó las Columnas de Hércules, frontera del mundo conocido, y puso rumbo al sur inexplorado. El anciano héroe y su tripulación habrían muerto en un naufragio del que nadie tuvo noticia.

Curiosamente, la historia de un fracaso puede llegar a ser más consoladora que la de una victoria. Primo Levi evoca en Si esto es un hombre cierto día en Auschwitz, cuando fue obligado a cargar una marmita de cincuenta kilos llena de comida junto a un joven francés apodado Pikolo. Durante el largo travecto, Levi recita a su compañero un pasaje del Infierno de Dante, la arenga de Ulises mientras su navío atraviesa el estrecho de Gibraltar: "Considerad vuestra ascendencia: para la vida animal no habéis nacido, sino para adquirir virtud y ciencia". Conmovidos, Primo y Pikolo olvidan por un momento la deshumanización del campo de concentración, la salvaje atrocidad de la maquinaria nazi, incluso el peso que acarrean, recordando emocionados al navegante que encara con esfuerzo y orgullo su naufragio final.

La derrota no solo desnuda nuestra ficticia fortaleza, también puede desencadenar sorprendentes epílogos. Cuenta el mito griego que, tras la muerte de Ulises, Penélope visitó a Circe en su isla. Las dos habían amado al héroe ahogado y ambas le habían dado un heredero. En uno de los giros más inesperados y modernos de la leyenda antigua, cada una se enamora del hijo de la otra y, muy civilizadamente,

las antiguas rivales se emparejan con sus jovencísimos novios cruzados, convirtiéndose en insospechadas consuegras. Todo un ejemplo de las posibilidades infinitas de ese relato extraño y zarandeado que son nuestras vidas: el éxito no es la única salida.

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Propietario: Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y administración: CABA. Distribuidor en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: 3221-8760 (líneas 356 (CP C1095AAH). Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcionales Caras y Caretas: \$8000 rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: 4778-7568/3579/7538. recargo interior: \$100. CFK Mensajes y cartas 2015-2022: \$5900. Hebe de Bonafini, los Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo. Directora periodística: Nora Marcela caminos de la vida, Ulises Gorini: \$ 4000.

